# adansona

13/4

MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

ADANSONIA est un journal international consacré aux divers aspects de la botanique phanérogamique et plus particulièrement à la connaissance systématique du monde végétal intertropical. Chaque volume annuel se compose de quatre fascicules trimestriels totalisant 500 à 600 pages.

ADANSONIA is an international journal of botany of the vascular plants, particularly devoted to all aspects of the investigation of tropical floras. One annual volume consists in 4 quarterly issues amounting to a total of 500-600 pages.

ADANSONIA est publié par le Laboratoire de Phanérogamie, Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, France.

Direction / Directors: A. Aubréville, J.-F. Leroy.

Rédaction / Editors: A. Le Thomas, J. Jérémie.

Édition et diffusion / Publication manager: J. Raynal.

Comité de lecture / Referees: J. Bosser, Paris; E. Boureau, Paris; F. Ehrendorfer, Wien; F. R. Fosberg, Washington; F. Hallé, Montpellier; V. H. Heywood, Reading; L. A. S. Johnson, Sydney; C. Kalkman, Leiden; R. Letouzey, Paris; J. Miège, Genève; R. E. G. Pichi Sermolli, Perugia; P. H. Raven, Saint-Louis; R. Schnell, Paris; A. Takhtajan, Leningrad; M. Van Campo, Montpellier.

Manuscrits: Les articles proposés au journal pour acceptation ne doivent pas, en principe, excéder 25 pages une fois imprimés, illustrations comprises. Ils sont examinés par les responsables de la revue et soumis au besoin à un membre compétent du Comité de lecture. Un manuscrit peut être retourné à son auteur pour modification; il est instamment recommandé aux auteurs de lire attentivement les instructions détaillées en page 3 de cette couverture. Une fois acceptés les manuscrits sont normalement publiés rapidement (4 à 6 mois). En cas de refus d'un article, seules les pièces originales (illustrations) seront retournées à l'auteur.

Manuscripts: Papers submitted for publication should not exceed 25 printed pages. They are examined by the editorial board, and if necessary submitted to a special referee. A manuscript may be returned to its author to be modified, and authors should carefully read the directions printed on next inner cover page (English version sent on request). Accepted manuscripts are normally quickly published (within 4 to 6 months). Only original documents such as illustrations of a rejected paper are returned to the author.

**Tirés-à-part :** 50 tirés-à-part gratuits sont attribués par article, quel que soit le nombre de ses auteurs. Des exemplaires supplémentaires peuvent être commandés lors de l'envoi du manuscrit.

Reprints: 50 copies of each paper are printed free of charge, irrespective of the number of its authors. Additional copies may be ordered when the manuscript is being sent.

Correspondance : Toute correspondance (manuscrits, commandes, abonnements) doit être adressée à :

Postal address: Any correspondence (manuscripts, orders, subscriptions) should be adressed to:

# ASSOCIATION DE BOTANIQUE TROPICALE (Adansonia) 16, rue Buffon 75005 PARIS, France.

Abonnements / Subscriptions: Les abonnements permanents (standing orders) sont acceptés et soumis à préfacturation (prepayment).

Tarif (price) 1979 (vol. 19): FF 230.

#### AUTRES PUBLICATIONS DE L'ASSOCIATION DE BOTANIQUE TROPICALE

| Flore | de | Madagascar et des Comores, 86 vol. parus /issued (76 dispo | nib | ole | s/a | ivo | ille | ıbl | e) | FF | 2979. |
|-------|----|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|----|-------|
| Flore | du | Gabon, 24 vol. parus /issued                               |     |     |     |     |      |     |    | FF | 1496. |
| Flore | du | Cameroun, 20 vol. parus /issued                            |     |     |     |     |      |     |    | FF | 1200. |
| Flore | du | Cambodge, Laos et Viêt-Nam, 16 vol. parus/issued           |     |     |     |     |      |     |    | FF | 672.  |
| Flore | de | la Nouvelle-Calédonie et dépendances, 8 vol. parus/issued. |     |     |     |     |      | ¥   |    | FF | 881.  |

(prix révisables sans préavis)



# TRAVAUX PUBLIÉS SOUS LA DIRECTION DE

A. AUBRÉVILLE

Membre de l'Institut Professeur Honoraire au Muséum et

JEAN-F. LEROY

Professeur au Muséum

Série 2

TOME 18

FASCICULE 4

DATE DE PUBLICATION: 30 Avril 1979

ISSN 0001-804X

# MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

Laboratoire de Phanérogamie 16, rue Buffon, 75005 Paris 1979

# **SOMMAIRE - CONTENTS**

| HALLÉ, N. — Analyse du réseau phyllotaxique des écussons du cône chez Pinus                              | 393 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| JACQUES-FÉLIX, H. — Espèces nouvelles et peu connues du genre Memecylon (Melastomataceæ) en Afrique      | 409 |
| Dokosi, O. B. — A new species of Elytraria (Acanthaceæ) occurring in East Africa                         | 433 |
| BOITEAU, P. & ALLORGE, L. — Nouveaux taxons d'Alyxia (Apocynaceæ) de Nouvelle-Calédonie                  | 443 |
| Arbo, M. M. — Revisión del género Erblichia (Turneraceæ)                                                 | 459 |
| Guého, J. — Une nouvelle espèce de Gouania (Rhamnaceæ) endémique de l'île Rodrigues aux Mascareignes     | 483 |
| HLADIK, A. & HALLÉ, N. — Note sur les endocarpes de quatre espèces de Spondias d'Amérique (Anacardiaceæ) | 487 |

# ANALYSE DU RÉSEAU PHYLLOTAXIQUE DES ÉCUSSONS DU CÔNE CHEZ PINUS

N. HALLÉ

HALLÉ, N. — 30.04.1979. Analyse du réseau phyllotaxique des écussons du cône chez Pinus, *Adansonia*, ser. 2, 18 (4): 393-408. Paris. ISSN 0001-804X.

RÉSUMÉ: Dans un cône de Pin les séries parastiques d'écussons définissent des aires parastiques continues (APC) ou discontinues, suivant la disposition de leurs éléments entre la base et le sommet. Les multiples combinaisons rencontrées sont étudiées. La localisation sur le cône des différentes séries d'APC (des systèmes 1, 2, 3, 5, 8 et 13) permet, chez *Pinus pinaster* Ait., de définir 4 zones distinctes séparées par des lignes de transition plus ou moins sinueuses. *P. muricata* D. Don présente des APC d'un système 21, absent chez beaucoup d'espèces européennes, et révèle 6 zones. Des différences portant sur le nombre de zones, leur localisation, la qualité et la quantité de leurs APC, donnent des caractères descriptifs nouveaux. Diverses espèces sont analysées et des perspectives taxonomiques se dégagent. *P. lemoniana* Benth. se sépare du *P. pinaster* d'après les caractères de ses APC.

ABSTRACT: In a cone of Pine, parastichous series of scales are defining continuous parastichous areas (APC) or discontinuous areas, depending on the level along the cone. Many specific arrangements are investigated. Different kinds of APC (from 1, 2, 3, 5, 8 and 13 order) in *Pinus pinaster* Ait. delimit four distinct zones separated by more or less sinuous boundaries. *P. muricata* D. Don has APC of order 21, absent in many european species, and shows six zones. Differences in the number of zones, their position, quality and quantity of APC, provide new diagnostic characters. Some species are analysed and taxonomic perspectives are deduced. *P. lemoniana* Benth. is separated from *P. pinaster* through his APC characters.

Nicolas Hallé, Laboratoire de Phanérogamie, 16 rue Buffon, 75005 Paris, France.

#### OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LA FORME DES ÉCUSSONS

Dans un cône de Pin, la forme des écussons (indépendamment de leur relief) est très variable. Les lignes de contact et les commissures qui les séparent forment un réseau notablement diversifié de la base au sommet du cône. Chaque écusson a un contour plus ou moins régulièrement polygonal; il peut présenter 3, 4, 5, 6 ou au plus 7 segments de contact avec les écussons qui l'entourent. Il peut aussi présenter 3 ou 4 points commissuraux au contact des écussons voisins. Segments et angles de contact forment un maximum de 8 éléments, à la manière des 4 côtés et des 4 sommets d'une case d'échiquier.

La surface en plan des écussons est aussi assez variable; les plus petits, ceux des écailles stériles, sont situés vers les extrémités du cône. Les grands,

moins variables, sont ceux des écailles fertiles. Les surfaces dépendent d'une part du diamètre du cône, et d'autre part du nombre d'écussons dans la zone considérée (c'est-à-dire de leur densité évaluée en projection orthogonale et par unité de longueur d'axe du cône). A diamètre égal la densité la plus forte donne les écussons les plus petits. A densité égale les écussons les plus grands sont évidemment situés là où le diamètre du cône est le plus grand. Rarement grand diamètre et faible densité ne cumulent pas leurs effets et, comme chez *Pinus palustris* Miller, les plus grands écussons peuvent être situés dans le tiers supérieur atténué du cône.

G. Russel Shaw (1914) a déjà décrit ces différences en établissant une distinction entre la phyllotaxie qu'il qualifie de définie, où il y aurait un certain équilibre entre diamètre et densité, et la phyllotaxie dite indéfinie qui reflèterait un certain déséquilibre entre ces deux facteurs. Mais, bien que cet auteur ait montré des différences qui caractérisent des groupes choisis de 4 écussons en position cruciforme, il n'a pas vu l'intérêt capital de la modification progressive des aires parastiques. Nous ne sommes plus du tout d'accord avec lui lorsqu'il croit pouvoir dire à propos de la phyllotaxie des cônes de Pins: « its further employment is exceedingly restricted on account of the constant repetition of the same orders among the species ». Ce point de vue révèle une connaissance insuffisante du problème. Nous allons proposer une méthode d'analyse plus fine que celle de Shaw, préciser certaines particularités de la forme variable des écussons et fournir des exemples pratiques d'utilisation taxonomique des caractères de la trame phyllotaxique des cônes de *Pinus*.

Notre méthode descriptive, ici développée, a déjà été présentée succinctement, mais avec une illustration importante, dans les Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Paris (1979).

#### DONNÉES GÉNÉRALES SUR LES AIRES PARASTIQUES DE PINUS

Le problème est limité pour le moment à l'étude des cônes de Pins à écailles dures, écusson bien délimité et ombilic dorsal. Les marges des écussons forment une trame d'aires entrecroisées qui se réfèrent à un nombre assez limité de parastiques ou spirales secondaires. Si l'on tient compte de la numérotation de la spirale génératrice déterminée au préalable par la méthode classique<sup>1</sup>, on observe facilement des successions d'écailles disposées de 8 en 8, 5 en 5, 13 en 13 qui forment des aires parastiques. Chez quelques espèces seulement on trouve des successions continues de 21 en 21 (*Pinus muricata* D. Don, *P. serotina* Michaux). Toutes les espèces présentent, mais de façon parfois peu évidente car localisées dans la partie subapicale du cône, des successions continues de 3 en 3 ou de 2 en 2. Sur la spirale génératrice elle-même, des écussons contigus à numéros de 1 en 1, s'observent assez souvent tout au sommet. Dans tous les cas cités ces mêmes

aires parastiques se prolongent en suites discontinues d'écussons soit vers la base soit vers le sommet du cône, parfois des deux côtés.

Ainsi ces aires parastiques, fondamentales parce qu'en partie au moins continues, sont de types dits 1 (spirale génératrice), 2, 3, 5, 8, 13 et facultativement 21. Dans de rares cas, à titre d'anomalie on rencontre des successions différentes (exemple : 2, 4, 6 ou 7, 11, sur un cône de *Pinus pinaster* de l'île de Ré, *N. Hallé 6579*; 2, 4, 6, 10, 16 sur un cône de *P. halepensis*, s. loc.).

Sens de torsion: on sait que si les 1, 3, 8 et 21 sont dextres, les 2, 5 et 13 sont sénestres et vice versa. Chez beaucoup d'espèces étudiées, les deux types de rotation ayant été rencontrés, la précision ne paraît pas très utile. Si l'on précise par exemple D8 ou S8 (écussons de 8 en 8 formant une aire parastique dextre ou sénestre), il est intéressant de savoir que le sens de rotation des « 8 » est toujours le même que celui de la spirale génératrice.

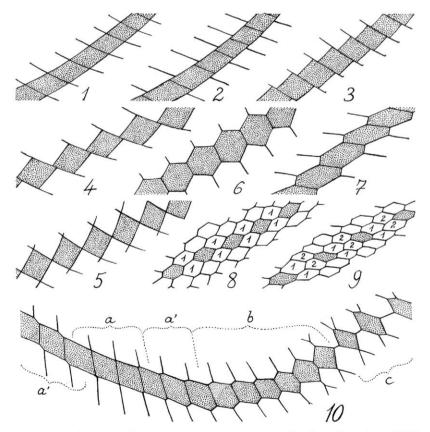

Fig. 1. — Exemples schématiques d'aires parastiques continues (APC) ou discontinues (APD):

1, APC majeure; 2, APC submajeure; 3 à 7, APC mineures de divers modèles; 8, APD à séparations d'un seul rang; 9, APD à séparations de deux rangs; 10, transformation progressive d'une APC majeure (a) ou submajeure (a') en APC mineure (b) puis en APD (c).

#### VARIATION DES AIRES PARASTIQUES

Une aire parastique complète s'étudie pratiquement de la base au sommet du cône. La succession des écussons qui la composent se sépare en aires parastiques continues, ou APC, là où les écussons se touchent entre eux, et en aires parastiques discontinues, ou APD, là où les écussons sont espacés (Fig. 1).

Les APC sont elles-mêmes diversifiées en portions que l'on peut qualifier de majeures, dont les successions d'écussons forment un ruban aux deux bords parallèles (parcours d'une tour sur un échiquier). Les séries sont dites submajeures lorsque de très faibles décalages produisent des sinuosités très faibles sur les deux bords du ruban. D'autres séries d'écussons sont qualifiées de mineures quand les contacts entre écussons successifs sont réduits ou même ponctiformes (parcours d'un fou sur un échiquier), Pl. 1, 5.

Les APD sont diversifiées à leur tour en séries d'éléments séparés entre eux par une, deux ou plusieurs rangées obliques d'écussons (Fig. 1, 8 et 9).

#### SYNOPSIS DES VARIATIONS SIMPLES DE LA TRAME

La figure 2 présente une classification empirique des différents modèles d'écussons rencontrés dans l'étude de la trame phyllotaxique. Abstraction faite des types intermédiaires progressivement variés, ce sont des cas simples à répartition homogène qui sont proposés comme schémas de référence.

En 1, deux séries d'APC majeures se croisent à angle droit : les unes sont dextres, fed, les autres sénestres, heb. Chaque écusson est en contact avec 8 autres : 4 par des côtés communs, 4 autres par des sommets communs. Se croisent ainsi en e dans la même figure les APC mineures iea et gec. Cet exemple choisi comme point de départ correspond au modèle de « phyllotaxie définie » au sens de SHAW.

En 1a et 1b, les schémas sont des variantes aiguës et obtuses du cas précédent. Malgré les différences d'angle ils se réfèrent encore à la phyllotaxie définie.

En 2, on a un schéma qui dérive de 1 par «torsion desserrante»; en e se croisent l'APC majeure fed, l'APC submajeure heb et l'APC mineure iea. Variantes des écailles quadrangulaires carrées, on trouve parfois des modèles rectangulaires (2a, 2b) ou obliques (2c, 2d).

En 3, le schéma dérive de 1 par « torsion resserrante ». Mêmes variantes que ci-dessus (3a à 3d).

En 4, le modèle dérive de 1 par « étirement longitudinal »; en e se coupent 3 APC mineures : fed, heb et gec; iea est devenu une APD : quand une foule s'engage dans un passage étroit où elle s'étire, il est difficile à deux personnes qui se suivent de rester ensemble; cette image nous paraît

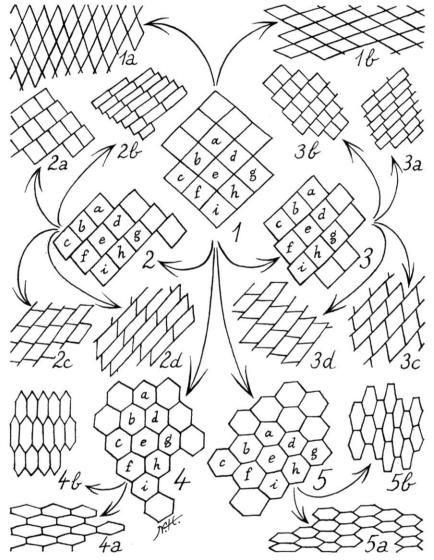

Fig. 2. — Exemples schématiques illustrant la variation des aires élémentaires des trames phyllotaxiques; voir explications dans le texte.

éclairer utilement certains aspects des problèmes phyllotaxiques. 4a et 4b sont des variantes allongées ou comprimées du schéma 4.

En 5, le schéma dérive de 1 par « étirement transversal »; en e se coupent 3 APC mineures : fed, heb et iea; ceg est devenu une APD. 5a et 5b sont des variantes allongées ou comprimées du modèle 5.

#### EXEMPLE PRATIQUE CHEZ LE PIN MARITIME

MATÉRIEL: **Pinus pinaster** Ait. subsp. **atlantica** H. de Villar, bois Henri IV, île de Ré, 25.12.1978 (*N. Hallé 6579*). Lot homogène (sauf un cas d'anomalie noté ci-dessus) dont un spécimen de référence a été analysé plus spécialement: longueur 135 mm, 183 écailles, spirale génératrice sénestre.

Note: Le nombre total approximatif d'écailles (N) est malheureusement rarement précisé dans les descriptions; il s'évalue pourtant aisément à partir d'un comptage (n) effectué sur une parastique quelconque. Ainsi par comptage sur parastique 8, 5 ou 13, on a :

$$N \# n \times 8 \# n' \times 5 \# n'' \times 13$$
.

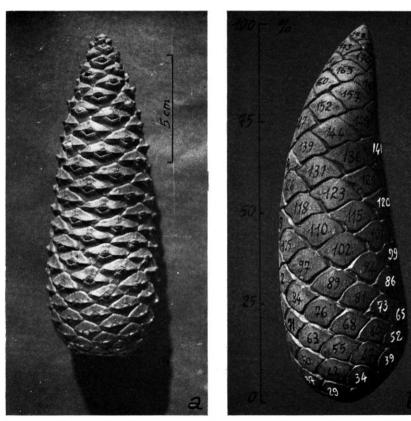

Fig. 3. — Pinus pinaster Ait.: a, cône fermé non préparé; b, cône préparé pour l'étude des aires parastiques; on distingue des suites d'écussons continues (84, 97, 110; 118, 123, 128) ou discontinues (118, 131, 144, 157), majeures (94, 102, 110) ou mineures (71, 76, 81). — Photos M. CHALOPIN.

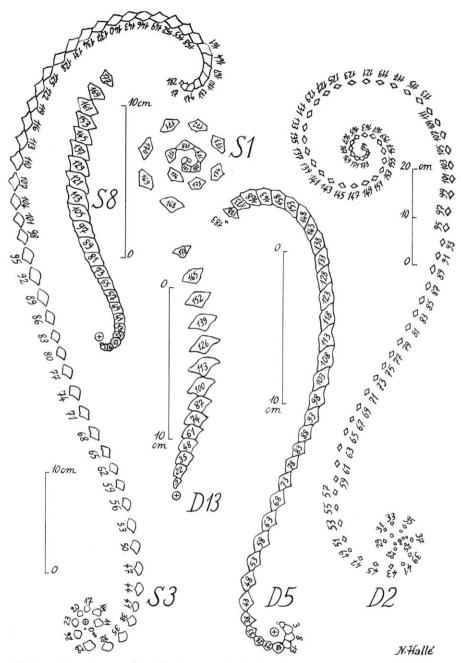

Pl. 1. — Pinus pinaster Ait. : développement à plat des aires parastiques continues avec leur cortège d'éléments en discontinuité; cône de 135 mm comportant 183 écussons. Les séries d'écussons montrent la distribution variable des APC et des APD. L'écusson 113 (niveau 50 %) commun à toutes ces aires parastiques donne la mi-hauteur du cône. La S1, en vue partielle et terminale, est à la même échelle que la S8.

Préparation et technique : Les pyramides des écussons, fortement saillantes et carénées dans l'espèce, sont arasées au rabot « Surform » de façon à laisser intactes les lignes de contact. Celles-ci apparaissent alors au fond de sillons inférieurs à 1 mm de largeur et 0,5 mm de profondeur. Ainsi préparé, l'échantillon resté fermé mesure 140 mm dans sa plus grande circonférence située entre le tiers et le quart inférieur de la longueur. La surface ayant été tout autour polie au papier abrasif, les écailles sont numérotées (fig. 3) et les aires parastiques relevées comme suit : la surface préparée est enveloppée de ruban adhésif transparent en revêtement pelliculaire continu. On y trace les sutures et les numéros des écussons; des bandes sont découpées au scalpel puis déroulées à plat : on a obtenu ainsi les relevés d'aires parastiques figurés planche 1.

OBSERVATIONS: On dénombre un total de 32 aires parastiques continues: 12 APC sénestres (1+3+8) et 20 APC dextres (2+5+13). Les longueurs des APC varient comme suit (exemples figurés):

| S1        | = | 51  | mn | 1   |    |       |     |               | D5         | =  | 384 | mm |
|-----------|---|-----|----|-----|----|-------|-----|---------------|------------|----|-----|----|
| D2        | = | 96  | mn | 1   |    |       |     |               | <b>S</b> 8 | == | 182 | mm |
| <b>S3</b> | = | 235 | +  | 112 | mm | (avec | une | interruption) | D13        | =  | 89  | mm |

L'ensemble des liaisons entre écussons permet de distinguer des zones transversales qui se succèdent de la base au sommet du cône (fig. 4) :

**Zone 1** (de 0 à environ 50 % de la hauteur totale du cône) : au-dessus d'une petite série basale d'écussons subhexagonaux, les APC8 sont submajeures puis majeures; les APC13 sont des mineures redressées et les APC5 des mineures couchées; le sommet de la zone atteint l'écusson 133, fin de la plus longue APC13; la plus courte n'atteint que l'écusson 98. Total des APC de la zone : 13+8+5=26.

En pratique, pour l'exemple étudié, la zone 1 se compose des écussons 0 à 102 qui forment une suite numérique continue et n'appartiennent pas aux APC3; tous sont hexagonaux, sauf 3 exceptions au niveau supérieur (98, 100, 101).

**Zone 2** (d'environ 50 à 85 %) : les APC5 sont majeures puis submajeures puis à nouveau majeures; les APC8 sont des mineures redressées et les APC3 des mineures couchées; la base de la zone correspond au début des APC3 qui relaient les APC13; le sommet de la zone correspond à la fin des APC8. Total des APC : 8+5+3=16.

En pratique, pour l'exemple étudié, la zone 2 se compose des écussons 134 à 163 qui forment une suite numérique continue et n'appartiennent ni aux APC13 ni aux APC2; tous sont hexagonaux.

Zone 3 (d'environ 85 à 95 %) : les APC3 sont majeures ou submajeures; les APC5 sont des mineures redressées; les APC2 sont des mineures couchées; la base de la zone correspond au début des APC2 qui

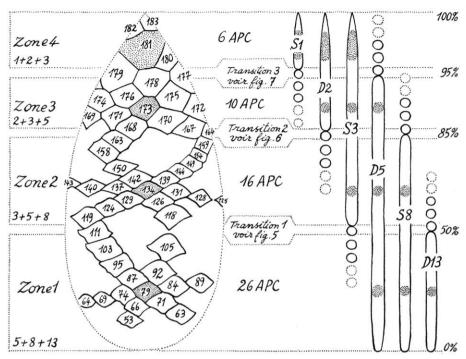

Fig. 4. — Présentation schématique des 4 zones qui diffèrent par des caractères quantitatifs et qualitatifs de leurs APC. Dans chaque zone une case de référence (en gris: 79, 134, 173, 181) a été choisie pour carrefour des APC démonstratives. Les zones 3 et 4 ont été agrandies pour une clarté plus grande du schéma. A droite, distribution verticale des 6 modèles inégaux d'APC montrant la localisation des interzones de transition.

relaient les APC8; le sommet de la zone correspond à la fin des APC5. Total des APC : 5+3+2=10.

En pratique, pour l'exemple étudié, la zone 3 se compose des écussons 172 à 176 qui forment une suite numérique continue et n'appartiennent ni aux APC8 ni à l'APC1; ils sont à 5 ou à 6 côtés.

**Zone 4** (d'environ 95 % au sommet) : les APC2 sont submajeures; les APC3 sont des mineures redressées; l'APC1 est une mineure couchée; la base de la zone correspond au début de l'APC1 qui relaie les APC5. Total des APC : 3+2+1=6.

En pratique, la zone 4 de l'exemple étudié se compose des écussons successifs 180 à 183 qui, sur la spirale génératrice, appartiennent à l'APC1 sans faire partie des APC5; ils sont à 6, 5, 4 ou 3 côtés.

#### ANALYSE DES TRANSITIONS INTERZONES

Transition 1 (située entre les zones 1 et 2) : les terminaisons vers le haut des APC13 se rapportent aux écussons suivants : 98, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 113, 115, 123, 125 et 133; les terminaisons vers le bas des APC3 sont les écussons 103, 105 et 110; il a été tenu compte d'interruptions dues à de petites irrégularités entre 112 et 118 d'une part, entre 125 et 128 d'autre part; les 12 écussons qui appartiennent à la fois aux systèmes des APC13 et des APC3 (en gris plus foncé sur la fig. 5) constituent la transition réelle qui s'étend en ligne sinueuse entre 46 et 62 %. Dans cette interzone on n'observe qu'une seule disposition en échiquier au carrefour des écussons 100, 113, 105 et 108, double liaison que ne résout pas l'examen à la loupe : ce cas rare se présente donc comme exceptionnel au sein d'une trame à variation continue; on peut en conclure que la « phyllotaxie définie » de SHAW est, au moins chez Pinus pinaster, le fruit d'une vue de l'esprit plutôt que d'une réalité. Il faudrait un groupe important de carrefours similaires voisins entre eux pour réaliser le système rigoureusement défini de SHAW et ce n'est jamais le cas.

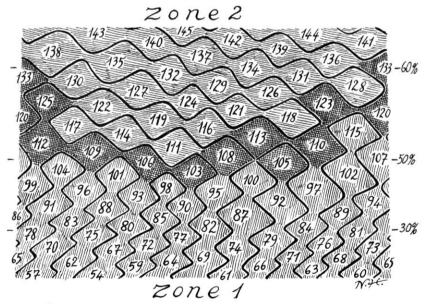

Fig. 5. — Étude de la transition entre les zones 1 et 2; les éléments contigus des APC13 et des APC3 ont été respectivement figurés en continuité. On voit ainsi comment les APC3 couchées prennent la relève des APC13 redressées. Douze écussons (gris foncé) appartiennent à la fois aux APC13 et aux APC3; ils permettent de localiser exactement la séparation entre les deux zones : 109, 106, 103, 108, 113, 105, 110, 123, 120, 133, 125, 112. Les pourcentages se rapportent à la hauteur du cône.

En pratique, dans l'exemple étudié, la transition annulaire 1 se compose des écussons 103 à 133 qui forment une suite numérique continue entre les niveaux supérieurs de la plus courte et de la plus longue APC13; ils sont à 5, 6 ou 7 côtés.

**Transition 2** (entre les zones 2 et 3): les terminaisons vers le haut des APC8 concernent les écussons suivants: 164, 165, 166, 167, 168, 170 et 171; les terminaisons vers le bas des APC2 sont les écussons 167 et 168; on note une liaison supplémentaire entre 164 et 166 et c'est, avec 161 et 169, le seul carrefour en échiquier de cette interzone; les 7 écussons qui appartiennent à la fois aux systèmes des APC8 et des APC2 (en gris plus foncé sur la figure 6) constituent la transition réelle qui est un peu sinueuse entre 81 et 90 % du cône.

En pratique, dans l'exemple étudié, la transition annulaire 2 se compose des écussons 164 et 171 qui forment une suite numérique continue entre les niveaux supérieurs de la plus courte et de la plus longue APC8; comme dans l'interzone précédente ils sont à 5, 6 ou 7 côtés.

**Transition 3** (entre les zones 3 et 4) : les terminaisons vers le haut des APC5 se rapportent aux écussons suivants : 175, 176, 177, 178 et 179; la terminaison vers le bas de l'APC1 est l'écusson 177. La région ne comporte aucune liaison irrégulière et aucun carrefour en échiquier. Les écussons

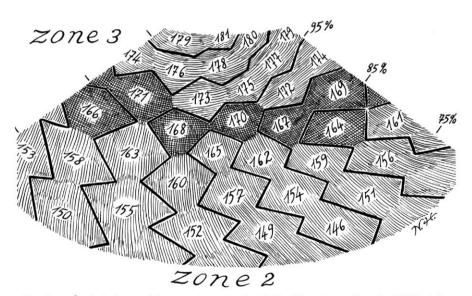

Fig. 6. — Étude de la transition entre les zones 2 et 3; les éléments contigus des APC8 et des APC2 ont été respectivement figurés en continuité. On voit ainsi comment les APC2 couchées prennent la relève des APC8 redressées. Sept écussons (gris foncé) appartiennent à la fois aux APC8 et aux APC2; ils permettent de localiser exactement la séparation entre les deux zones : 166, 171, 168, 170, 167, 164, 169. Hauteurs indiquées en pourcentages.

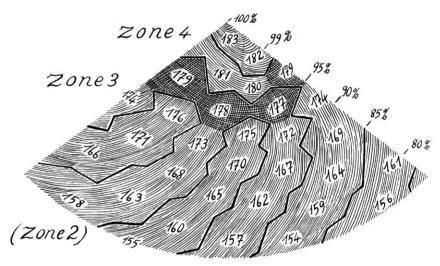

Fig. 7. — Étude de la transition entre les zones 3 et 4; les éléments contigus des APC5 et de l'APC1 ont été respectivement figurés en continuité. On voit ainsi comment l'APC1 couchée prend la relève des APC5 redressées. Trois écussons (gris foncé) appartiennent à la fois aux APC5 et aux APC1; ils permettent de localiser exactement la séparation entre les deux zones: 179, 178, 177. Hauteurs indiquées en pourcentages.

177, 178 et 179 qui appartiennent à la fois aux systèmes des APC5 et de l'APC1 (en gris plus foncé sur la fig. 7) constituent la transition réelle qui suit un parcours annulaire entre 95 et 97 % de la hauteur du cône. Les écussons en question sont à 6 ou 7 côtés.

#### NOTES SUR QUELQUES AUTRES ESPÈCES

Pinus radiata D. Don, cult. Valcanville, Manche, N. Hallé 6580; 4 cônes de 140 à 155 mm, 200 à 215 écussons.

Zone 1: 0 à 8-10 %; pas d'APC21; APC13 mineures redressées; 8 mineures obliques; 5 mineures couchées.

Z2: 8-10 à 30-35 %; 21 mineures redressées; 13 et 8 submajeures à majeures.

Z3: 30-35 à 80-85 %; pas de 21; 13 submajeures à mineures redressées; 8 submajeures à extrémités majeures; 5 mineures couchées à submajeures et majeures.

Z4: 80-85 à 94-98 %; pas de 13; 8 majeures à mineures redressées; 5 majeures ou submajeures; 3 mineures couchées à submajeures ou majeures.

 $Z5:94-98 \ a 98-99 \%$ ; pas de 8; 5 mineures dressées; 3 et 2 submajeures.  $Z6:98-99 \ a 100 \%$ ; pas de 5; APC2 de 5-9 écussons chacune; APC1 de 3-5 écussons.

Pinus pinea L., Espagne, E. Bourgeau « F 3498 », 1850; 92 mm, 125 écussons.

Z1: 0 à 85 %; 13 mineures redressées; 8 mineures obliques à submajeures; 5 mineures couchées.

Z2:85 à 98 %; pas de 13; 8 et 5  $\pm$  majeures; 3 mineures couchées. Z3 + Z4:98 à 100 %; APC2 de 4-6 écussons; APC1 de 3 écussons.

Pinus muricata D. Don, Californie; 65 mm, 192 écussons.

Z1:0-5 %, pas d'APC21; Z2:5 à 55 %, avec APC21; Z3:55 à 75 %, pas de 21; Z4:75-98 %, pas de 13; Z5: sans APC8; Z6: sans APC5; peu distinctes APC2 de 7-9 écussons; APC1 non distincte.

Pinus serotina Michx., États-Unis, Michaux f. « F 1004 »; 55 mm, 198 écussons.

Z1: 0-5 %, pas de 21; Z2: 5 à 60 %, avec 21; Z3: 60-80 %, pas de 21; Z4: 80 à 98 %, pas de 13; Z5: sans 8; Z6: sans 5; peu distinctes APC2 de 6 écussons; APC1 de 3 écussons.

#### Essai de clé de quelques groupes d'espèces

| 1. Présence d'APC21.                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 2. APC21 régulières presque toutes de 4-6 écussons et d'une longueur      |
| moyenne dépassant le tiers de la longueur du cône.                        |
| P. muricata D. Don (W USA)                                                |
| P. serotina Michx. (E USA)                                                |
|                                                                           |
| 2'. APC21 peu régulières, les plus longues de 2-4, rarement 5 écussons et |
| d'une longueur moyenne inférieure au tiers de la longueur du cône.        |
| P. radiata D. Don (Californie)                                            |
| P. attenuata Lemm. (E USA)                                                |
| 2". APC21 dispersées ou exceptionnelles en paires isolées d'écussons.     |
| P. pinaster Ait. (voir aussi plus bas)                                    |
|                                                                           |
| 1'. Absence d'APC21.                                                      |
| 3. Les APC13 débutent vers 10 % de la longueur au-dessus de la base.      |
| P. massoniana Lamb. (Chine)                                               |
| P. palustris Miller (SE USA)                                              |
| 3'. Les APC13 débutent à la base ou rarement à moins de 5 % au-dessus.    |
| 4. Les APC13 dépassent en hauteur les 75 ou 80 % du cône.                 |
| P. patula Schltr. & Cham. (Mexique)                                       |
| P. pinea L. (Portugal et Médit.)                                          |
|                                                                           |
| P. coulteri D. Don (Californie)                                           |
| P. torreyana Parry ex Carr. (Californie)                                  |
| 4'. Les APC13 ne dépassent pas en hauteur 50 à 70 % du cône.              |
| 5a. De 50 à 70 % P. banksiana Lamb. (N Amérique)                          |
| P. uncinata Mill. ex Mirb. (Eur.)                                         |
| 5b. De 35 à 60 % P. halepensis Mill. (Méditerranée)                       |
| 5c. De 35 à 45 % P. pinaster Ait. (Médit. et SW France)                   |
| P. nigra Arnold (Europe)                                                  |
| 1. mgra Arnola (Edrope)                                                   |

5d. De 30 à 50 %

P. silvestris L. (N et W Europe)

#### NOTE TAXONOMIQUE

Un échantillon déterminé « Pinus lemoniana Benth., vovez Hort. Transact. vol. 1, second series, p. 509, pl. 20 », et portant la mention « M. Rauch 1844 » et l'indication de « Type » a été trouvé dans un lot de Pinus pinaster Ait. de l'herbier du Muséum de Paris. L'article indiqué est de C. LEMON (1835); il a été complété p. 512 par une validation du nom de P. lemoniana par « the secretary ». Il est admis très souvent à la suite des copieuses remarques de LEMON et de l'opinion de divers auteurs dont SHAW (1914), que le P. lemoniana serait synonyme de P. pinaster. Or le matériel examiné par nous est de nature à remettre cette synonymie en question. Pour nous, les aires parastiques des deux cônes observés permettent d'affirmer qu'il ne s'agit pas du tout du P. pinaster mais soit du P. massoniana Lambert (1803) (=  $\hat{P}$ . sinensis Lambert, 1832), soit d'une « bonne espèce » qui lui serait apparentée. Le matériel original proviendrait de Falmouth (Cornouaille Brit.) et pourrait être issu d'une introduction exotique antérieure à 1800 (pied principal de 35 ans en 1833). Les feuilles sont longues de 8-10 cm et leur largeur, 1,4 mm, dépasse celle des fines feuilles du Pin de Chine (0,7 mm). E.-A. CARRIÈRE (1867) a déjà retenu ce Pin. dont les cônes ont une curieuse position terminale, comme une bonne espèce (nº 71, p. 470) contre l'opinion de G. Gordon qui en fait une variété de P. pinaster (p. 178, 1858), à la suite de J. C. Loudon (1838).

#### REMARQUES ET CONCLUSIONS

Il a été développé une nouvelle méthode d'analyse de la trame des écussons de *Pinus*. Nous pensons qu'elle a un rôle important à jouer pour une meilleure compréhension de la forme des cônes et de la variation des écussons. Étant à base de topologie, non de géométrie, la méthode permet de tirer facilement parti de tout matériel d'étude approprié; des éléments non négligeables sont même parfois fournis par de bonnes photos ou de bons dessins de cônes fermés.

Contrairement à SHAW qui a fondé sa théorie sur la même espèce *P. pinaster*, nous y voyons mal l'intérêt pratique de la notion de phyllotaxie définie. Au contraire le passage progressif d'un type de trame à un autre ne produit que par exception et de façon trop imparfaite la disposition en échiquier : cela montre qu'il s'agit d'un cas limite sinon d'une vue de l'esprit.

Les zones transversales qu'il devient possible de délimiter avec précision quoique les transitions soient sinueuses, sont beaucoup mieux adaptées à une compréhension rigoureuse de la variation de la trame des cônes.

Les nombreux écussons hexagonaux presque réguliers, tels que ceux de *P. pinea*, permettent de bien montrer que chacun d'eux fait partie de 3 APC (une APC8 orientée sous un angle d'environ 45°, une APC13 redres-

sée à environ 65° et une APC5 couchée à environ 20°). Cet exemple fondamental, aussi bien que les cas dérivés d'écussons hexagonaux moins réguliers, concerne toujours les milieux des zones. Dans un même cône il existe souvent deux sortes d'écussons hexagonaux qui correspondent à nos croquis 4 et 5 de la figure 2.

Les angles, les longueurs, les niveaux exprimés en pourcentages et les nombres d'écussons permettront sans doute un jour d'ajouter des caractères spécifiques à ceux qui sont déjà mis en valeur dans les descriptions.

Il apparaît utile de multiplier encore les observations et les données descriptives en tenant compte de la variation des individus, des populations et des espèces : la taxonomie du genre *Pinus* ne saurait qu'y gagner. Le matériel, qu'il est préférable d'obtenir à plein développement quoique des données essentielles soient déjà fournies par des cônes juvéniles, est souvent insuffisant en collection sèche à cause de la fugacité de l'état d'occlusion.

D'autres organes végétaux à trames phyllotaxiques denses, actuels ou fossiles, se prêteront aussi, sans doute fructueusement, à des études d'aires parastiques continues ou discontinues.

La trame phyllotaxique des écussons jointifs des cônes de *Pinus* se présente, sans qu'il y ait contradiction avec sa riche variation, en accord parfait avec la théorie classique de la spirale génératrice de Braun. Toutes les aires parastiques continues ou discontinues sont la conséquence directe de l'allongement variable de l'axe conique du cône d'une part, de la régularité et de la faible variation en longueur comme en largeur des écailles fertiles d'autre part. Le résultat est la déroutante régularité d'apparence des écussons qui sont pourtant presque tous, dans une même trame, différents les uns des autres.

La théorie des hélices foliaires multiples de PLANTEFOL (1945) ne paraît pas pouvoir éclairer ce cas complexe de variation continue de trame, même avec l'hypothèse de disparition et d'apparition d'hélices. Quant aux explications mathématiques de la théorie classique, elles doivent à présent céder la place à des observations morphologiques plus fines que précédemment.

#### BIBLIOGRAPHIE

Braun, A., 1831. — Vergleichende untersuchung über die Ordnung des Schuppen an den Tannenzapfen... (Examen comparatif de la disposition des écailles sur les cônes de Pins, pour servir à l'introduction à la disposition des feuilles en général), Nova Acta phys.-medic. Acad. Leopold. natur. curios. Bonn. 15: 195-402, tab. 17-50.

Bravais, L. & A., 1837. — Essai sur la disposition des feuilles curvisériées, Ann. Sciences Nat., ser. 2, 7: 42-110, tab. 2-3.

Bravais, L. & A., 1839. — Essai sur la disposition des feuilles rectisériées, Congrès Scient. de France, 6e session (1839?): 1-53, tab. 1 et 2 (11), sans date, Ann. Sciences Nat., ser. 2, 12: 5-41, 65-77.

CALLEN, G., 1977. — Les Conifères cultivés en Europe, 2: 433-903.

CARRIÈRE, E.-A., 1867. — Traité général des Conifères, ed. 2, Paris : 1-910.

GORDON, G., 1858. — The Pinetum, London: 1-353.

- HALLÉ, N., 1979. Sur une nouvelle méthode descriptive du réseau phyllotaxique des écussons du cône chez Pinus L. et son intérêt taxonomique, C. R. Acad. Sc. Paris 288 (1): 59-62.
- LOUDON, J. C., 1838. Arboretum et fruticetum, 4 : 2152-2292, fig. 2043-2211 (gen. Pinus).
- MARTINS, Ch., 1833. Bulletin bibliographique (extrait et analyse du travail de A. Braun, 1830), Archives de Bot. 1: 317-337, tab. 8.
- MARTINS, Ch. & BRAVAIS, A., 1837. Résumé des travaux de MM. Schimper et Braun sur la disposition spirale des organes appendiculaires, *Ann. Sciences Nat.*, ser. 2, 2, 161, 182
- Plantefol, L., 1945. La phyllotaxie dans le genre Lilium; théorie des hélices foliaires multiples, Comptes Rendus Acad. Sciences, Paris 221: 422-424, 1 fig. (paru en 1946).
- Schimper, C. F., 1830. Beschreibung des Symphytum zeyheri ..., Geiger's Mag. Pharm. 28: 2.
- Shaw, G. Russel, 1914. The genus Pinus, publ. of the Arnold Arbor. nº 5: 1-96, 39 tab., Cambridge, Mass.

# ESPÈCES NOUVELLES ET PEU CONNUES DU GENRE MEME-CYLON (MELASTOMATACEÆ) EN AFRIQUE

H. JACQUES-FÉLIX

Jacques-Félix, H. — 30.04.1979. Espèces nouvelles et peu connues du genre Memecylon (Melastomataceæ) en Afrique, *Adansonia*, ser. 2, 18 (4): 409-432. Paris. ISSN 0001-804X.

Résumé: Description de 11 espèces et 5 variétés du genre Memecylon s.s., d'Afrique occidentale. Précisions sur quelques espèces mal connues.

ABSTRACT: Description of 11 species and 5 varieties of the genus *Memecylon* s.s., of West Africa. Precisions on some other imperfectly known species.

Henri Jacques-Félix, Laboratoire de Phanérogamie, 16 rue Buffon, 75005 Paris, France.

Le genre Memecylon, au sens restreint où nous le concevons ici (JACQUES-FÉLIX, 1978b), est constitué, en Afrique occidentale, des trois sections Mouririoidea, Polyanthema et Afzeliana (JACQUES-FÉLIX, 1978a), lesquelles ont pour caractères communs : feuilles avec nervure médiane prédominante et sclérites filiformes; embryon plié avec hypocotyle long et cotylédons foliacés chiffonnés; plantule à germination épigée avec cotylédons accrescents et assimilateurs.

#### I. Sect. MOURIRIOIDEA Jac.-Fél.

Adansonia, ser. 2, 17 (4): 422 (1978).

Cette section est parfaitement originale par plusieurs de ses caractères floraux et foliaires. L'ovaire jeune est 4-loculaire; les lobes du calice sont épais et valvaires; le fruit sphérique conserve les quatre lobes du calice. Les feuilles ont une nervation transversale dense mais peu visible; les nervures submarginales sont obscures; le pétiole est généralement court et laminé par décurrence du limbe.

Son aire est occidentale et s'étend de la Guinée au Gabon. A côté de l'espèce-type, *M. lateriflorum*, il existe quelques autres espèces, méconnues jusqu'à maintenant, et que nous proposons, bien que certaines soient encore mal représentées dans les collections.

# Memecylon lateriflorum (G. Don) Bremek.

Repert. Sp. Nov. 37: 196 (1937); JACQUES-FÉLIX, Bull. I.F.A.N. 15: 1000 (1953); KEAY, FWTA, ed. 2, 1: 262 (1954); AUBRÉVILLE, Fl. Forest. Côte d'Ivoire, ed. 2, 3: 90, tab. 283 (1959).

- Pavetta lateriflora G. Don, Gen. Syst. 3: 575 (1834).
- Memecylon donianum Planch. ex Benth., Fl. Nigrit.: 357 (1849); Hook. f., FTA
   2: 463 (1871); Triana, Trans. Linn. Soc. 28: 155 (1871); Cogniaux, Melast., in
   Mon. Phan. 7: 1161 (1891); Gilg, Melast., in Mon. Afr. 2: 44 (1898).
- M. simii STAPF, Journ. Linn. Soc. 37: 99 (1905); type: Whyte s.n., Liberia.
- M. applanatum BAK. f., Cat. Talb. Pl.: 37 (1913); type: Talbot 1606, Nigeria.

Type: Don s.n., Sierra Leone (holo-, BM).

C'est une espèce de l'ouest africain. Nous avons du Gabon un spécimen Le Testu 8022 qui s'en rapproche beaucoup, mais que nous ne pouvons ni identifier de façon certaine, ni décrire. S'il s'agissait du M. lateriflorum l'aire en serait nettement disjointe.

# Memecylon amshoffæ Jac.-Fél., sp. nov.1

Affinis M. lateriflori (G. Don) Bremek., floribus subsessilibus, hypantho-calyce campanulato, lobis patentibus hypanthium æquantibus; staminibus dolabriformibus, differt. Arbuscula vel arbor ramis teretibus. Folia supra nitidula, elliptico-lanceolata vel oblonga, acuminata, 3-4 × 8-10 cm; petiolo 3-5 mm longo; acuminata, 3-6 xm, sæpe curvato; nervo mediano infra molliter prominenti; nervis 14-16 transversalibus obscuris, 3-5 mm intervallatis; nervis submarginalibus valde obscuris; marginibus revolutis.

Cymæ axillares vel terminales, usque 3 cm longæ, sessiles vel breviter stipitatæ, ramosæ; ramulis gracilis, 4-angulatis; pedicello brevi, 2 mm longi, pedunculum articulato. Alabastrum calyce vestitum, ovoideum. Hypantho-calyx campanulatus, septis interstaminalibus crassis, parietalibus; lobis triangularibus, 3 × 3 mm, hypanthium æquantibus, valvatis, crassis, patentibus. Petala transverse elliptica, 5 × 3 mm. Stamina dolabriformia; connectivo 2 mm longo, arcuato, glandula subæquilonga instructo; filamento 3 mm longo. Stylus deorsum crassus, stigmate punctiformi. Ovarium 4-loculare.

Fructus globosus vel obovoideus, 13 × 17 mm, lobis calycis coronatus. — Pl. 1.

Type: Leeuwenberg 5142, Cameroun (holo-, WAG).

Cette espèce semble localisée aux franges rivulaires de la forêt camerounaise.

MATÉRIEL ÉTUDIÉ: CAMEROUN: W. de Wilde 1739 A & B (WAG, P), Badjob, au SW d'Eséka sur le Nyong, arbre de 8 m avec un tronc de 0,25 m de diamètre, feuilles vert foncé dessus, vert jaunâtre dessous, janv. 1964; 1739 C (WAG, P), 40 km NW d'Eséka, berges de la Kélé, janv. 1964; 2717 (WAG, P), forêt rivulaire du Nyong, à 65 km environ au SSW d'Eséka, arbre de 5 m, tronc de 0,15 m de diamètre, juin 1964; Leeuwenberg 5142 (WAG), à 49 km au SW d'Eséka, sur le Nyong, arbre de 5 m, tronc de 0,30 m de diamètre, corolle violette, fév. 1965.

1. Espèce dédiée à J. G. H. Amshoff, de Wageningen, botaniste de talent, spécialiste des Myrtacex.



Pl. 1. — Memecylon amshoffæ Jac.-Fél.: 1, rameau fleuri × 2/3; 2, coupe de fleur (corolle, étamines enlevées) × 6; 3, pétale × 6; 4, étamine × 12; 5, fruit × 3. (1, 2, 3, 4, Leeuwenberg 5142; 5, W. de Wilde 1739).

#### Memecylon mouririoides Jac.-Fél., sp. nov.

Affinis M. lateriflori (G. Don) Bremek., cymis fasciculatis; pedicellis florum longioribus: petalis sagittiformibus, differt.

Arbuscula florida, circa 3 m alta, ramis teretibus. Folia coriacea, supra nitidula, elliptica obtuse acuminata, basi late cuneata deindesecus petiolum decurrentia, usque  $5 \times 10$  cm; petiolo 1-2 mm longo; nervo mediano infra molliter prominenti; 10-12 nervis transversalibus obscuris, 3-4 mm intervallatis; nervis submarginalibus obscuris; marginibus scleroticis.

Cymæ axillares, vel terminales, sæpe 3-7-fasciculatæ, 2 cm longæ; stipitibus valde applanatis, vix ramosis, umbelliformibus; floribus longe (6-8 mm) pedicellatis. Alabastrum initio calyce vestitum, deinde corolla exposita, subexserta, conica. Hypantho-calyx campanulatus, septis interstaminalibus crassis, parietalibus; lobis triangularibus, 2,5 × 1,5 mm, hypanthium brevioribus, valvatis, crassis, demum patentibus. Petala crassa, triangularia, unguiculata vel sagittata, 2 × 3 mm. Anthera conica e latera visa, 1,3 mm alta, thecis frontalibus æquilongis; connectivum subparallelum, deorsum crassum, glandula 1/4 æquanti; filamentum 3 mm longum. Stylus 6 mm longus. Ovarium 4-loculare, 4-8-ovulatum. Fructus ignotus. — Pl. 2, C.

Type: Le Testu 5078, Gabon, à l'ouest de Guidouma, 19.11.1924 (holo-, P).

# Memecylon occultum Jac.-Fél., sp. nov.

Affinis M. lateriflori (G. Don) Bremek., ramis acute quadrangularibus gracilioribusque, foliis floribusque minoribus differt.

Arbor circa 15 m alta, ramis gracillimis, acute quadrangularibus, internodiis brevibus. Folia opaca, subsessilia, usque  $2.5 \times 6$  cm, anguste ovata vel lanceata, caudata, basi rotundata vel truncata deinde secus petiolum decurrentia; acumine 1 cm longo, obtuso; nervo mediano infra molliter prominenti; 12-14 nervis transversalibus obscuris, 2-3 mm intervallatis; nervis submarginalibus obscuris.

Cymæ axillares, subsessiles, 3-5 floribus parvis brevipedicellatis. Alabastrum calyce vestitum. Hypantho-calyx campanulatus,  $2.5 \times 2.5$  mm; septis interstaminalibus parietalibus; lobis valvatis erectis. Ovarium 4-loculare, 8-ovulatum. Stamina ignota. Fructus ignotus. — Pl. 2, A.

Type: Letouzey 9385, Cameroun, à 30 km ESE de Kribi au nord de la Kienké, en forêt, j. fr., 19.4.1968 (holo-, P; iso-, YA).

PARATYPE: Versteegh & Jansen 768, Liberia, Bomi Hills, petit arbre haut de 10 m

avec un tronc de 0,20 m de diamètre, j. fl., 29.9.1969, WAG.

C'est une bonne espèce, bien distincte de M. lateriflorum, mais imparfaitement connue. Malgré une aire assez vaste, elle semble rare et peu florifère. Aux spécimens cités on peut ajouter quelques récoltes stériles : Bégué 3086, Côte d'Ivoire, Kokroun, avr. 1949, P; Schnell 3009 bis, Guinée, Nimba, juill. 1945, P.

# Memecylon ramosum Jac.-Fél., sp. nov.

Affinis M. lateriflori (G. Don) Bremek., foliis brevioribus, fructibus solitariis, differt. Arbor ramosissima, circa 20 m alta, ramis gracillimis teretibus. Folia supra nitidula, elliptica vel oblanceata, acuminata, usque 3 × 8 cm, basi anguste cuneata; acumine 1 cm longo; nervo mediano infra carinato; 12-14 nervis transversalibus obscuris, numerosis, 2-3 mm intervallatis; nervis submarginalibus obscuris. Flos ignotus.

Fructus solitarius, globosus, 15 × 15 mm, pedunculo 4 mm longo, hamoso, pedicello 3-5 mm longo; lobis calyci persistentibus acutis. — Pl. 2, B.

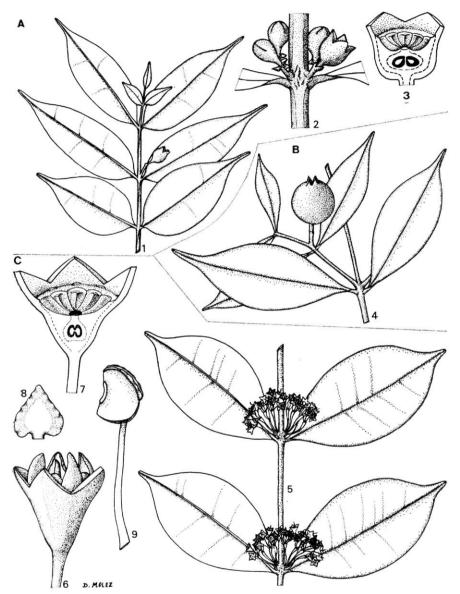

Pl. 2. — A: Memecylon occultum Jac.-Fél.: 1, rameau avec jeune fruit × 2/3; 2, cymes grossies × 3; 3, coupe de fleur (corolle, étamines enlevées) × 6. (1, Letouzey 9385; 2, 3, Jansen 768). — B: M. ramosum Jac.-Fél.: 4, rameaux avec fruit × 2/3 (Leeuwenberg 4967). — C: M. mouririoides Jac.-Fél.: 5, rameau fleuri × 2/3; 6, bouton floral à l'anthèse × 6; 7, coupe de fleur (corolle, étamines enlevées) × 6; 8, pétale × 6; 9, étamine × 12. (Le Testu 5078).

Type: Leeuwenberg & Voorhoeve 4967, Liberia, région de Bong à 32 km N de Kataka, 13.8.1962 (holo-, WAG; iso-, P).

PARATYPES: Adam 16847, Liberia, Kitoma, mars 1959, P; King 292, Liberia, forêt de Gola, nov. 1950, K.

Nous n'aurions pas nommé cette espèce d'après un seul spécimen incomplet, qui aurait pu être un *M. lateriflorum* à cyme réduite et uniflore, si d'autres récoltes, présentant les mêmes caractères végétatifs, n'indiquaient qu'il existe bien, dans la forêt libérienne, un taxon distinct et sur lequel nous croyons devoir attirer l'attention. Selon les collecteurs il s'agit d'un grand arbre, haut d'une vingtaine de mètres, avec un tronc de 40 cm de diamètre; le fruit est immature, de couleur verte; les lobes du calice sont incisés jusqu'à la base; les traces des cloisons interstaminales sont visibles.

#### II. Sect. POLYANTHEMA Engl.

Pflanzenw. Afr. 3 (2): 768 (1921); JACQUES-FÉLIX, Adansonia, ser. 2, 17 (4): 422 (1978).

Cette section est l'une des plus importantes du genre, avec une extension allant du Sénégal à l'Afrique orientale et du Sud. Elle existe aussi à Madagascar avec des espèces souvent xérophiles. Les caractères en sont très homogènes et plusieurs espèces sont de distinction difficile. Les feuilles, à nervation obscure, sont dites « uninerviées »; les cymes sont souvent copieuses et ombellulées; les étamines ont généralement un connectif aigu; le caractère globuleux du fruit est très utile pour la séparer de la section Afzeliana.

Avant d'aborder les espèces difficiles, qui gravitent autour du M. polyanthemos, nous en traiterons quelques autres plus caractéristiques.

# Memecylon viride Hutch. & Dalz.

FWTA, ed. 1, 1: 214 (1927); Kew Bull. 1928: 223 (1928); KEAY, FWTA, ed. 2, 1: 262 (1954).

Type: Talbot 496, Nigeria (holo-, BM).

Se distingue des autres espèces de la section par ses cymes subsessiles et compactes. Elle est encore peu connue et la deuxième édition de la FWTA (1954) ne la cite encore que par le type de TALBOT. Selon des récoltes récentes son aire s'étend du Liberia au Gabon. Dans l'ouest africain elle ne doit pas être confondue avec le *M. aylmeri* Hutch. & Dalz., de la section *Afzeliana*. — Pl. 3.

MATÉRIEL ÉTUDIÉ: LIBERIA: Adam 16230, Queenstown, 29.11.1958, P; Bos 1842, Duport, à l'est de Monrovia, forêt marécageuse, 30.3.1966, WAG; J. J. de Wilde 3635, Devil Bush, à l'est de Monrovia, 22.3.1962, WAG; 3827, forêt nationale de Gola, 16.4.



Pl. 3. — Memecylon viride Hutch. & Dalz. : 1, rameau fleuri  $\times$  2/3; 2, cyme  $\times$  3; 3, étamine  $\times$  12; 4, fruit  $\times$  3. (1-3, J. J. de Wilde 3827; 4, Adam 16230).

1962, WAG; Voorhoeve 553, oct. 1961, WAG. — NIGERIA: Talbot 496, Oban. — GABON: Breteler & van Raalte 5594, 5650, Gamba, forêt primaire sur sol sablonneux, 21 & 23.9. 1968, WAG.

#### Memecylon memoratum Jac.-Fél., sp. nov.

— Memecylon donianum auct. non Planch. ex Benth. : A. Chev., Sudania 2 : 147 & 149 (1914).

- Memecylon sp. Cooper & Record, Yale Univ. For. Bull. 31: 34 (1931).

Inter species sectionis Polyanthemorum foliis amplioribus differt.

Arbuscula vel arbor, 3-10 m alta, ramis robustis teretibus. Folia coriacea, supra nitidula, lanceato-oblonga vel elliptico-lanceolata, usque 7 × 27 cm, basi longe cuneata deinde secus petiolum decurrentia, acuminata; petiolo 10 mm longo; nervo mediano infra valde prominenti; 20-30 nervis transversalibus supra obscuris, medianum prope perpendicularibus, 5-10 mm intervallatis; nervis submarginalibus obscuris.

Cymæ 5-7-fasciculatæ ad nodos effoliatos, sessiles, ramosæ, globosæ, 3 × 3 cm, 10-100 floribus pedicellatis; bracteis triangularibus, 0,5 mm longis, caducis. Alabastrum apiculatum, pedicello 4-5 mm longo. Hypantho-calyx cupuliformis, 2,5 × 1,5 mm, truncatus vel 4-microdentatus; septis interstaminalibus membranaceis, in cruce dispositis. Petala late ovata, apiculata, 2,5 × 2 mm. Stamina dolabriformia; connectivo arcuato, obtuso, 1 mm longo, glanduloso; filamento 2 mm longo. Stylus 4 mm longus. Ovarium 8-ovulatum. Fructus globosus, 8 × 8 mm. — Pl. 4.

Type: H. Téhé 406, Côte d'Ivoire (holo-, P; iso-, ABI).

Espèce très remarquable dans la section par la grande taille des feuilles. Circonscrite à la forêt de Liberia, Côte d'Ivoire, elle est peu récoltée, ou confondue avec *M. lateriflorum* (G. Don) Bremek.

MATÉRIEL ÉTUDIÉ: CÔTE D'IVOIRE: Chevalier 19607, Grabo, bassin du Cavally, arbuste de 2 à 3 m, fruits d'un vert blanchâtre, 26-28.7.1907, P; 19682, Grabo, collines du Mt Tou, 30-31.7.1907, P; Guillaumet 326, forêt de Taï à Tabou, 20.1.1961, ABI; 439, forêt de Tabou, ABI; 475, forêt pélo-hygrophile entre Dogbo et Mana, 23.1.1966, ABI; 1163, forêt de Taï à Tabou, 7.3.1962, ABI; Têhé 406, forêt de Grabo-Tabou, 20.2.1967, ABI, P. — LIBERIA: Cooper 414, rivière Dukwia, arbre de 10 m, 7.5.1929, K.

#### GROUPE DU MEMECYLON NORMANDII Jac.-Fél.

Nous reconnaissons trois espèces qui forment un petit groupe distinct de celui du *M. polyanthemos* Hook. f. Elles se remarquent par des feuilles dont les nervures transversales sont nettement obliques, par des fleurs relativement grosses, un hypanthe patellé avec cloisons interstaminales bien développées, un nombre élevé d'ovules (10-16) et une glande staminale bien développée.

Ces espèces ont des aires distinctes : *M. normandii* occupe l'Ouest africain; *M. macrodendron* Gilg ex Engl. se trouve en forêt du Cameroun méridional et du Gabon; *M. oubanguianum*, que nous décrivons ci-dessous, s'étend de l'est du Cameroun au Centrafrique.



Pl. 4. — Memecylon memoratum Jac.-Fél.: 1, paire sommitale de feuilles × 2/3; 2, pétale × 6; 3, étamine × 12; 4, jeune infrutescence × 2/3; 5, infrutescence × 2/3; 6, fruit × 3; 7, vue sur le sommet du fruit. (1, 5, 6, 7, Chevalier 19607; 2, 3, H. Téhé 406; 4, Cooper 414).

#### Memecylon oubanguianum Jac.-Fél., sp. nov.

A M. normandii Jac.-Fél., foliis angustioribus cum nervis transversalibus pluribus; floribus fructibusque majoribus differt; a M. macrodendro Gilg ex Engl., foliis minoribus, ramis non alatis, differt.

Arbuscula, vel arbor, 3-4 m alta, ramis juvenilibus 4-angulatis. Folia coriacea, lanceolata, 2,5-3 × 7-9 cm, ad basim longe cuneata, ad apicem longe (1 cm) obtuseque acuminata; petiolo 2-4 mm longo; 8-10 nervis transversalibus obliquis; nervis marginalibus obliteratis.

Cymæ solitariæ, axillares, 2,5 cm longæ, pauciramosæ, floribus 10-20; stipite 3-8 mm longo; bracteis caducis. Flores aliquantum magnæ, in alabastro apiculatæ, pedicello 4-5 mm longo. Hypanthium patelliforme, 4,5  $\times$  2,2 mm, septis interstaminalibus membranaceis, prope calycem excurrentibus. Stylus 2,5 mm longus. Calyx redactus, truncatus, 4-microdentatus. Petala crassa, transverse elliptica, apiculata, 3,5  $\times$  4,5 mm. Stamina magna; anthera 2,6  $\times$  1,4 mm; connectivo conico obtusoque, glandula 1/2 æquilonga; filamento 2,6 mm longo. Ovarium parietibus crassis, 14-16-ovulatum. Fructus globosus, 12 mm in diametro. — Pl. 5.

Type: Tisserant 695, Centrafrique, Boukoko, 13.2.1948 (holo-, P).

AUTRES MATÉRIELS ÉTUDIÉS: Tisserant 1991, « fruits du nº 695 », 22.1.1951; Breteler 2220, Cameroun, Bertoua, 13.12.1961, P, WAG.

#### COMPLEXE DU MEMECYLON POLYANTHEMOS Hook. f.

Le *M. polyanthemos* Hook. f., établi sur une récolte de Mann, en Sierra Leone<sup>1</sup>, fait exception parmi les autres espèces de la section avec un calice membraneux, lequel recouvre la corolle dans le bouton, se déchire plus ou moins régulièrement en quatre lobes à l'anthèse, devient marcescent, puis caduc. Ce caractère n'est plus toujours aussi absolu, car il peut varier vers un calice moins développé. Aussi, ce n'est pas sans raison que Cogniaux (1891) rattachait des spécimens du Gabon et d'Angola à cette espèce occidentale. GILG (1898), en attribuant au *M. polyanthemos* Hook. f. le fruit ellipsoïde du *M. afzelii* G. Don, taxon alors oublié<sup>1</sup>, se trouvait conforté pour distinguer les spécimens du Gabon et d'Angola sous le nom de *M. myrianthum* Gilg, alors que les différences ne portent guère que sur ce caractère assez fluctuant du calice.

Si le *M. polyanthemos* Hook. f. ne pose pas de problème, en raison de ce qu'il est à peu près homogène sur son aire d'Afrique occidentale, il n'en est pas de même des autres constituants du complexe : formes diverses du *M. myrianthum* et espèces affines, qui s'étendent sur toute la Région congolaise. Le *M. myrianthum* lui-même a été établi sur un matériel hétérogène, car le paratype *Soyaux 271* diffère sensiblement du lectotype *Welwitsch 911* par ses fleurs plus petites et est plus conforme à la définition du *M. claessensii* De Wild.

La variabilité des caractères, chez ce complexe, porte sur différents

<sup>1.</sup> La confusion, entre M. polyanthemos Hook. f. et M. afzelii G. Don, remonte à Hooker f. lui-même, car il avait basé son espèce sur deux syntypes: Afzelius s.n., type du taxon méconnu M. afzelii, et Mann 851, le seul qui soit valable. Consulter Jacques-Félix, Bull. I.F.A.N. 15: 990 (1953); voir également, ici-même, à la suite de M. afzelii.

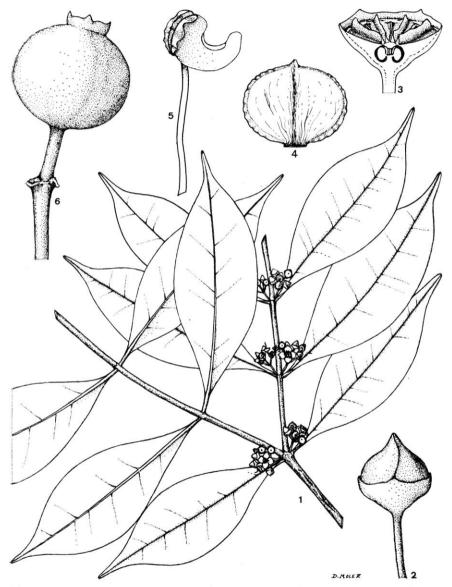

Pl. 5. — Memecylon oubanguianum Jac.-Fél.: 1, rameau fleuri × 2/3; 2, bouton floral × 6; 3, coupe de fleur (corolle, étamines enlevées) × 6; 4, pétale × 6; 5, étamine × 12; 6, fruit × 3. (1-5, Breteler 2220; 6, Tisserant 1991).

organes : dimension et nervation des feuilles; dimension et compacité des cymes; forme du calice qui varie du limbe réduit et tronqué au limbe membraneux plus ou moins enveloppant.

Les quelques espèces que nous proposons de distinguer dans ce complexe ont été établies sur plusieurs caractères.

# Memecylon breteleranum Jac.-Fél., sp. nov.

A. M. myriantho Gilg, foliis latioribus, paucinervatisque, floribus majoribus, calyce truncato, differt.

Arbor 8 m alta, ramis teretibus vel vix angulatis. Folia coriacea late elliptica,  $5-6 \times 8$ -9 cm. ad basim cuneata, abrupte breviterque acuminata; petiolo 5-8 mm longo; nervis transversalibus (4-6) submarginalibusque totaliter obliteratis.

Cymæ 2-3-fasciculatæ ad nodos multos, 3-4 cm longæ, ramosæ, umbellulatæ, multifloræ; stipite 1-2 cm longo; bracteis caducis. Flos pedicello 3 mm longo. Hypanthium cupuliforme, 2,8 × 2,2 mm, septis interstaminalibus redactis. Stylus 3 mm longus. Calyx redactus, truncatus vel 4-microdentatus. Petala crassa, semi-ovata, 2,5 × 2 mm. Stamina robusta; anthera 2 × 1 mm; connectivo curvato, conico acutoque, glandula 1/3 æquilonga; filamento 2,5 mm longo. Ovarium parietibus crassis, 12-ovulatum. Fructus ignotus. - Pl. 6.

Type: Breteler 2932, Cameroun, Ebaka, SW de Ndemba, 13.5.1962 (holo-, P; iso-, WAG).

Cette espèce s'écarte du M. myrianthum par ses larges feuilles coriaces à nervation différente et ses fleurs plus grandes dans leurs différentes parties.

# Memecylon collinum Jac.-Fél., sp. nov.

A M. dasyantho Gilg & Lederm. ex Engl., foliis, cymis, floribusque minoribus differt; a M. huillensi A. & R. Fern., cymis gracilibus, floribus minoribus, calycis corona supra fructum minore differt.

Arbuscula 2-3 m alta, foliosa, ramis gracilibus, flexuosis, subteretibus, internodiis foliis brevioribus. Folia parva, coriacea, opaca, elliptica vel lanceolata, breviter obtuseque acuminata, 1,5 × 3-4(5) cm; petiolo 1-2 mm longo; nervis transversalibus (4-8), sub-

marginalibusque, totaliter obliteratis.

Cymæ axillares, solitariæ vel geminatæ, 1-2 cm longæ, ramosæ, umbellulatæ, 40-50 floris; stipite gracili, 7-8 mm longo; bracteis caducis. Flos pedicello 1-1,3 mm longo. Hypanthium cupuliforme, 1,6 imes 1,2 mm; septis interstaminalibus membranaceis, sublphaquidistantibus. Stylus 4 mm longus. Calyx redactus, truncatus vel 4-microdentatus. Petala subquadrangularia vel semi-ovata, 1.4  $\times$  1.6 mm. Stamina gracilia, anthera 1.3  $\times$  0.6 mm; connectivo vix arcuato, longe acuteque conico, glandula elliptica; filamento 2,6 mm longo. Ovarium 6-8-ovulatum. Fructus globosus, 6-8 mm in diametro; calycis corona vix 2 mm in diametro. - Pl. 7.

Type: N. Hallé 3587, Gabon, Bélinga, vers 1000 m, 23.12.1964 (holo-, P).

AUTRES MATÉRIELS: N. Hallé 3096, 3506, Gabon, Bélinga, nov. & déc. 1964; N. Hallé & Le Thomas 8, Gabon, Bélinga, 8.7.1966; N. Hallé & Villiers 4936, Gabon, rocher Fané, 5.2. 1968; Jacques-Félix 5087, Cameroun, collines de Yaoundé, mars 1940.



Pl. 6. — Memecylon breteleranum Jac.-Fél.: 1, rameau fleuri × 2/3, une des feuilles montre la nervation vue par transparence; 2, bouton floral × 6; 3, fleur (corolle, étamines enlevées) × 6; 4, chambre épigyne × 6; 5, pétale × 6; 6, étamine × 12. (Breteler 2932).

Nous réunissons sous ce nom quelques spécimens récoltés sur les collines intraforestières du Gabon et du Cameroun et que nous séparons ainsi des *M. klaineanum* et *M. dasyanthum*, l'autre espèce affine étant *M. huillense*, d'Angola. La confusion générale de ces *Memecylon* sous le seul nom de *M. myrianthum*, paraît aussi difficile que leur séparation.

#### Memecylon sitanum Jac.-Fél., sp. nov.

A M. myriantho Gilg, foliis anguste lanceolatis paucinervatisque, cymis laxis nec umbellulatis differt.

Arbuscula ramis gracilibus teretibusque. Folia anguste lanceolata,  $3-3.5 \times 8-10$  cm, ad basim longe cuneata, ad apicem gradatim longeque (1-1,5 cm) acuminata; petiolo gracili 4 mm longo; nervis transversalibus (4-6) subperpendicularibus, furcatis, obliteratis; submarginalibus pariter obliteratis.

Cymæ axillares, plerumque solitariæ, 3-4 cm longæ, ramosæ, laxæ, stipite gracili 1-2 cm longo, ramis pedunculisque gracilibus. Flos ignotus. Fructus globosus, pedicello 2 mm longo; corona calycis manifesta, sinuata; septis redactis. — Pl. 8, A.

Type : Farron 5125, Congo, plateaux Batéké, forêt de Mandiélé, 29.4.1966 (holo-, P).

MATÉRIEL ÉTUDIÉ: CONGO: Chevalier 27647, de Renéville à Mbamou, 3.8.1912; Descoings 7008, Alima Léfini à 11 km de Gamboma, 6.6.1961; Farron 4150, lambeau forestier, près de la mare de Gamakala, 14.5.1965; Sita 2717, plateaux Batéké, km 46 de Maloukou à Maès, 19.10.1968. — Centrafrique: Descoings 12229, environs d'Obo, vers Zémio, 31.12.1963.

Nous distinguons cette espèce d'après la constitution de la cyme et d'après la forme et la nervation des feuilles. Elle est dédiée à Paul SITA, botaniste congolais.

# Memecylon klaineanum Jac.-Fél., sp. nov.

A M. dasyantho Gilg & Lederm. ex Engl. foliis angustioribus, cymis floribusque minoribus differt.

Arbor 6-10 m alta, ramis teretibus. Folia subcoriaceæ, oblanceata,  $3-4 \times 9-11$  cm, ad basim longe cuneata, ad apicem anguste obtuseque acuminata; petiolo 2-3 mm longo; nervis transversalibus 6-8, submarginalibusque totaliter obliteratis.

Cymæ 2-3-fasciculatæ ad nodos multos foliatos vel defoliatos, 1-1,5 cm longæ, ramosæ, umbellulatæ, multifloræ; stipite 0,3-0,5 cm longo; bracteis plus minusve persistentibus. Flos pedicello 2-3 mm longo; alabastrum 2 mm longum, hypantho corolla breviore. Hypanthium cupuliforme, septis interstaminalibus membranaceis in cruce dispositis; stylus 2,5 mm longus. Calyx pateriformis, truncatus vel 4-microdentatus. Petala late semi-ovata, 1,7  $\times$  1,3 mm. Stamina parva; anthera 1  $\times$  0,5 mm; connectivo conico, acuto, glandula parva antice ornato; filamento 1,5 mm longo. Ovarium 6-ovulatum. Fructus globosus, 7  $\times$  6 mm. — Pl. 8, B.

Type: Klaine 2549, Gabon, environs de Sibange, 27.11.1901 (holo-, P).

MATÉRIEL ÉTUDIÉ : GABON : *Klaine 352*, 6.11.1899; *1065*, 4.8.1897; *1170*, 9.11.1897; *1720*, 15.11.1899; *2205*, 8.6.1901; *3052*, 10.9.1902; *3449*, 11.11.1903, tous aux environs de Libreville; *Le Testu 5138*, Mouila, 15.12.1924; *8117*, Moucouma, 8.6.1930; *8726*,



Pl. 7. — Memecylon collinum Jac.-Fél.: 1, rameau fleuri × 2/3; 2, coupe de la fleur (corolle, étamines enlevées) × 6; 3, pétale × 6; 4, chambre épigyne × 6; 5, étamine × 12; 6, fruit × 3. (1-5, N. Hallé 3587; 6, Jacques-Félix 5087).

Mayangha, 6.4.1931; Thollon 749, Ogooué, Lopé, fév. 1887. — Congo: Farron 4831, forêt du cirque de Diosso (Pointe Noire), 28.1.1966.

Cette espèce, des forêts basses du Gabon et du Congo, se distingue par ses cymes et fleurs très petites.

# Memecylon liberiæ Gilg ex Engl.

Pflanzenw. Afr. 3(2): 768 (1921); KEAY, FWTA, ed. 2, 1: 263 (1954).

Jeunes rameaux finement 4-angulaires, puis arrondis, verdâtres, entrenœuds longs de 8-10 cm. Feuilles subsessiles, vert clair, à pétiole de 2-3 mm; limbe étroitement elliptique, caudé-acuminé, d'environ 7 × 22 cm; acumen long de 2 cm; nervure médiane imprimée au-dessus; 16-18 nervures transversales peu visibles ou finement saillantes sur les deux faces, surtout en dessous; nervures submarginales également peu visibles, coarquées avec les précédentes à 2 ou 3 mm des marges plus ou moins ondulées.

Cymes axillaires, courtes et peu ramifiées, souvent 2-3-flores, stipe

de 3-5 mm. Fleurs adultes non connues.

Fruit avec pédicelle de 2-3 mm, ovo-ellipsoïde-urcéolé, de  $8 \times 18$  mm; chambre épigyne avec traces de cloisons membraneuses. — Pl. 9, 1, 2.

TYPE: non cité, probablement de DINKLAGE et détruit.

NÉOTYPE: Adam 30289, Liberia, Greenville, 19.11.1975 (holo-, P).

Malgré les indications très insuffisantes de GILG et d'ENGLER, nous croyons pouvoir matérialiser cette espèce sur le spécimen de ADAM, récolté dans la même région, et en conserver le nom.

#### III. Sect. AFZELIANA Jac.-Fél.

Adansonia, ser. 2, 17 (4): 423 (1978).

Se distingue de la précédente, surtout par les caractères de la feuille et du fruit. La nervation est généralement plus évidente, avec des nervures convergentes plus écartées de la marge et plus nettement coarquées avec les transversales, de sorte que certaines feuilles sont dites « subtrinerviées ». Les cymes sont diversement contractées ou lâches, mais non ombellulées. L'hypanthe est cupuliforme ou patellé; le calice jamais nettement lobé. Les étamines sont souvent à thèques très convexes, à connectif obtus et profondément incurvé par une glande punctiforme parfois très réduite. Le caractère le plus évident est celui du fruit qui est ellipsoïde à oblong, de teinte claire, souvent bleuâtre avant maturité.

Les espèces sont surtout fréquentes dans la forêt de l'ouest africain,



Pl. 8. — A: Memecylon sitanum Jac.-Fél.: 1, rameau avec infrutescences × 2/3 (Farron 5125).

— B: Memecylon klaineanum Jac.-Fél.: 2, rameaux fleuris × 2/3; 3, coupe de la fleur (corolle, étamines enlevées) × 6; 4, chambre épigyne × 6; 5, pétale × 6; 6, étamine × 12; 7, fruit × 3. (2-6, Klaine 2549; 7, Klaine 352).

où elles forment des groupes d'affinités de composition encore très confuse. Nous les examinerons après avoir rétabli une espèce que ses caractères foliaires permettent de distinguer aisément.

#### COMPLEXE DU MEMECYLON AFZELII G. Don

Nous regroupons sous cette espèce, ou auprès d'elle, des *Memecylon* dont les feuilles sont à nervures transversales peu visibles et à cymes ramifiées non contractées.

## Memecylon afzelii G. Don

Gen. Syst. 2: 655 (1832); Keay, Kew Bull. 1952: 162 (1952), p.p.; JACQUES-FÉLIX, Bull. I.F.A.N. 15: 988, tab. 4 & 5 (1953); Keay, FWTA, ed. 2, 1: 262 (1954)<sup>1</sup>.

Type: Afzelius s.n. (holo-, BM).

Cette espèce existe de la Guinée au Gabon (Le Testu 5094), mais avec des formes géographiques, plus ou moins distinctes, que nous décrivons seulement comme variétés pour ne pas ajouter à la confusion.

# Memecylon afzelii var. amænum Jac.-Fél., var. nov.

A varietate typica, ramis quadrangulo-alatis, foliis late ellipticis, apice basique rotundatis, breviter obtuseque acuminatis, differt; etiam a M. candido Gilg primo adspectu similis, sed foliis brevioribus latioribusque, cymis laxioribus differt. — Pl. 9, 3-6.

Type: Guillaumet 901, Côte d'Ivoire (holo-, P; iso-, ABI).

Arbuste de 2-3 m; rameaux nettement quadrangulaires-ailés. Feuilles vert-clair opaques; pétiole de 1-2 mm; limbe elliptique à largement elliptique, de 3-4 × 6-7 cm, arrondi à largement en coin à la base, finement cunéé sur le pétiole, arrondi au sommet et brusquement acuminé; acumen de 8-10 mm, obtus; nervation obscure au-dessus; 6-7 nervures transversales finement saillantes en dessous, espacées de 5-7 mm; les convergentes peu coarquées à 1 ou 2 mm de la marge.

Cymes sur les nœuds défeuillés, feuillés et terminal, avec stipe de 5-7 mm, avec seulement 1-2 entrenœuds; fleurs latérales solitaires et 3 à 5 terminales, soit, au total 5-7 fleurs, à pédicelle de 3-5 mm. Hypanthe cupuliforme à patellé,  $3 \times 1,5$  mm, tronqué à sinué, 8 cloisons membraneuses bien

<sup>1.</sup> Cette espèce, publiée par G. Don, a été oubliée par BENTHAM (1832) dans Fl. Nigritiana, puis aussi par HOOKER f. (1871), qui a confondu le spécimen d'AFZELIUS avec une récolte de MANN, pour créer son M. polyanthemos. TRIANA (1871) a bien publié un M. afzelii R. Br., d'après le spécimen d'AFZELIUS annoté par R. BROWN, mais également comme synonyme de M. polyanthemos, et a été suivi par COGNIAUX et par GILG. Ce n'est qu'en 1952 que KEAY (l.c.) a rétabli la validité du M. afzelii G. Don et c'est en 1953 que j'ai montré que M. afzelii et M. polyanthemos sont deux espèces distinctes, appartenant à des sections différentes.

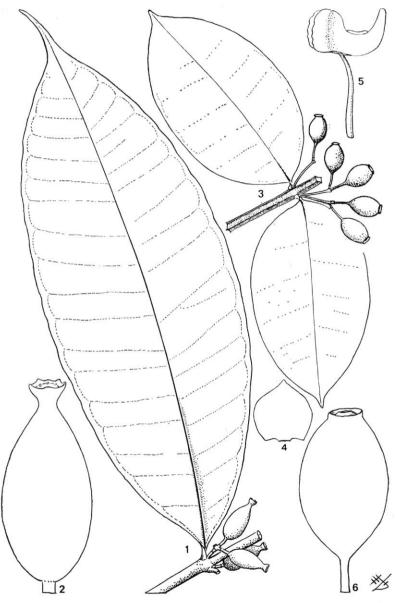

Pl. 9. — Memecylon liberiæ Gilg ex Engl.: 1, feuille et nœud fructifère × 2/3; 2, fruit × 3. (Adam 30289). — Memecylon afzelii G. Don var. amœnum Jac.-Fél.: 3, nœud feuillé et fructifère × 2/3; 4, pétale × 6; 5, étamine × 12; 6, fruit × 3. (3, 6, Leeuwenberg 2448; 4, 5, Guillaumet 901).

développées; style de 3 mm. Pétales membraneux blanchâtres, semi-ovales,  $2.5 \times 2.5$  mm. Étamines à anthères de  $2 \times 1$  mm; connectif modérément incurvé avec glande elliptique, conique-obtus à l'extrémité.

Fruit ellipsoïde, atténué sur le pédicelle, de 7-9  $\times$  12-13 mm; couronne calicinale peu saillante.

MATÉRIEL ÉTUDIÉ: LIBERIA: J. J. de Wilde 3757, à 22 km NNE de Tapita, 2.4.1962, WAG. — Côte d'Ivoire: Bamps 2572, San Pédro, mars 1970, BR, P, WAG; Guillaumet 95, Taï, oct. 1960; 901, forêt de Taï, 15.10.1961; 1076, Tabou, 14.2.1961; 1100, Bakoué à Soubré, 13.1.1962; 1133, rive gauche du San Pédro, 18.1.1962; 1178, route de Taï à Tabou, 8.3.1962 (tous ABI); Leeuwenberg 2441, 2448, à 55 km N de Sassandra, 15.1.1959, WAG; 3753, à 35 km SW de Gueyo, fruit blanc, puis bleu foncé, 27.3.1962; Téhé 525, Agboville à Sikinssi, 21.3.1967.

Cette variété a une aire assez bien circonscrite au bassin du Cavally. Elle se rapproche du *M. candidum* Gilg par ses rameaux quadrangulaires, mais nous préférons la rattacher au *M. afzelii* par ses cymes lâches.

# Memecylon afzelii var. mamfeanum Jac.-Fél., var. nov.

A varietate typica foliis oblanceatis, cymis majoribus, staminibus redactis sæpe eglandulosis, differt.

Type: Letouzey 13792, Cameroun, 20 km W de Ngouti, 11.6.1975 (holo-, P; iso-, YA).

Dans cette section la réduction de la glande staminale n'est pas rare, aussi rattachons-nous également au *M. afzelii* cette forme de la région de Mamfé.

## Memecylon afzelii var. pedunculatum Jac.-Fél., var. nov.

A varietate typica, foliis apice basique attenuatis; pedicello floris breviore, cum pedunculo longiore angularique ad apicem crassiusculo articulato, differt.

Type: J. J. de Wilde 7988, Cameroun, sur les pentes du Nkolan, 20.2.1975 (holo-, WAG).

Nous ne connaissons ce *Memecylon* que par un spécimen en fruit et il nous paraît préférable de le rattacher au *M. afzelii*.

#### COMPLEXE DU MEMECYLON NODOSUM (Engl.) Gilg ex Engl.

Plusieurs espèces de la section Afzeliana se distinguent par des rameaux épaissis aux nœuds, par des feuilles dont la nervation est assez bien visible et par des cymes ombelliformes, rarement une fois ramifiées. Elles peuvent varier par la forme et la texture des feuilles. Leur connaissance reste très imparfaite.



Pl. 10. — Memecylon æquidianum Jac.-Fél.: 1, rameau fleuri × 2/3; 2, nœud fructifère × 2/3; 3, coupe de fleur (corolle, étamines enlevées) × 6; 4, étamine × 12; 5, pétale × 6. (1, 3-5, Klaine 2605; 2, Klaine 90).

## Memecylon nodosum (Engl.) Gilg ex Engl.

Pflanzenw. Afr. 3 (2): 768 (1921).

— Eugenia nodosa Engl., Notizbl. Bot. Gart. 2: 290 (1889).

Type: Buchholz s.n., août 1874, Gabon, Agonbro près rivière Rembo (holo-, B, delet.).

NÉOTYPE: Chevalier 27052, même localité, 12.10.1912, P.

Cette espèce est bien caractérisée par ses feuilles à nervures transversales presque perpendiculaires à la médiane.

## Memecylon arcuato-marginatum Gilg ex Engl.

Pflanzenw. Afr. 3 (2): 766 (1921).

Bien que cette espèce n'ait pas été typifiée, il est permis de supposer que ce sont des spécimens de DINKLAGE, récoltés dans la localité indiquée par ENGLER, qui ont servi à la nommer. Nous la distinguons du *M. calophyllum* Gilg, par ses rameaux épaissis aux nœuds et ses cymes ombelliformes.

LECTOTYPE: Dinklage 1498, Cameroun, Batanga, 28.8.1892 (P; iso-, HBG, WAG).

# Memecylon arcuato-marginatum var. simulans Jac.-Fél., var. nov.

A varietate typica, foliis membranaceis, nervis lateralibus paucioribus, cymis laxioribus differt.

Type: Zenker 241, Cameroun: Bipindi, mars 1913 (holo-, P; iso-, WAG).

Plusieurs spécimens de ZENKER, étiquetés *M. calophyllum* Gilg, par GILG, en sont bien différents par leurs feuilles qui n'ont que 4 à 8 nervures transversales, et par leurs cymes ombelliformes. Cette variété semble localisée aux collines de la région Kribi-Bipindi, au Cameroun.

MATÉRIEL ÉTUDIÉ: Bos 6950, 6951, forêt sommitale de Bidou, 17.6.1970, WAG; J.-F. Villiers 900, forêt sommitale de Nkoltsia, 27.4.1974, P; Zenker 241, P, WAG; 4161, P, HBG; 4347, P, HBG; 4928, P, HBG, tous des environs de Bipindi.

# Memecylon æquidianum Jac.-Fél., sp. nov.

A M. nodoso (Engl.) Gilg ex Engl., ramis teretibus; a M. arcuato-marginato Gilg ex Engl., foliis coriaceis, 3-plo longioribus quam latioribus; a M. calophyllo Gilg, ramis ad nodos incrassatis, cymis simplicibus, umbelliformibus, differt.

Arbuscula 1-3 m alta; ramis teretibus ad nodos incrassatis. Folia coriacea, anguste elliptica vel oblonga, 3-4 × 12-14 cm, basi late cuneata, acumine 1 cm longo, obtuso; 10-12 nervis transversalibus vix obliquis, supra obliteratis, infra vix conspicuis; nervis submarginalibus obliteratis.

Cymæ axillares, solitariæ vel geminatæ, 1-1,5 cm longæ, sessiles vel stipite 5 mm longo, simplices, umbelliformes, floribus 10-15 pedicellatis; bracteis caducis. Flos albidus, pedicello robusto 3-7 mm longo. Hypanthium cupuliforme,  $3,2\times2,6$  mm, septis membranaceis, in cruce dispositis. Stylus 3,6 mm longus. Calyx sinuatus vel truncatus 4-microdentatusque. Petala crassa, triangularia vel semi-ovata,  $2,5\times2,2$  mm; anthera  $1,8\times1$  mm; thecis convexis; connectivo præalte impresso glandula punctiformi, vel eglanduloso, postice obtuse conico; filamento 2-2,5 mm longo. Ovarium 8-10-ovulatum. Fructus ellipsoideus, usque  $7\times17$  mm. — Pl. 10.

Type: Klaine 2605, Gabon (holo-, P).

A l'état stérile cette espèce se distingue des M. candidum et M. viride par ses rameaux arrondis et épaissis aux nœuds.

Matériel étudié: Gabon: Klaine 90, 437, 519, juin, juill. 1896; 1180, déc. 1897; 2605, déc. 1901, tous environs Libreville. — Cameroun: Dinklage 1441, forêt de Campo, 2.2.1892, P; Leeuwenberg 5763, à 35 km SE de Mbalmayo, 3.6.1965, P, WAG. — Guinée equatoriale: Tessmann 238, 27.11.1908, HBG.

## Memecylon engleranum Cogniaux

Melast., in Mon. Phan. 7: 1194 (1891); GILG, Melast., in Mon. Afr. 2: 43 (1898); ENGLER, Pflanzenw. Afr. 3 (2): 766 (1921); KEAY, FWTA, ed. 2, 1: 263 (1954); ADAM, Mém. Mus. Nat. Hist. Nat., ser. Bot., 20: 336, tab. 101 (1971).

Mém. Mus. Nat. Hist. Nat., ser. Bot., 20: 336, tab. 101 (1971).
 — Memecylon nigrescens Engl., Bot. Jahrb. 7: 338 (1886), nom. illeg., non Hook. & Arn. (1883). Même type.

— Memecylon obanense Bak. f., Cat. Talb. Pl. : 37 (1913); Keay, FWTA, ed. 2, 1 : 262 (1954), p. p. : type : Talbot 486, Nigeria, BM!

(1954), p.p.; type: Talbot 486, Nigeria, BM!

— Memecylon adamii JAC.-FÉL., Bull. I.F.A.N. 15: 992 (1953); KEAY, FWTA, ed. 2, 1: 262 (1954); syntypes: Adam 4088, 4089, Guinée, P.

Type: Buchholz s.n., oct. 1874, Cameroun (holo-, B, delet.).

NÉOTYPE: Mildbraed 10757, Cameroun: Likomba, déc. 1928, K.

Les spécimens de la région du Calabar (Nigeria-Cameroun): Talbot 486, Mildbraed 10757, Binuyo & Daramola FHI 35483, etc., sont caractérisés par un feuillage ample et des cymes très développées. Le M. obanense Bak. f. est tout à fait conforme et la distinction qui en est faite dans la clé de la FWTA tient à ce que le spécimen Talbot 485 (K) est hétérogène. Vers le sud, l'espèce se rattache aux formes camerounaises du M. calophyllum Gilg, décrit du Gabon. Vers l'ouest l'espèce est représentée par des formes à feuilles lancéées décrites antérieurement comme M. adamii, et par une variété de Côte d'Ivoire que nous distinguons ci-dessous.

# Memecylon engleranum var. occidentale Jac.-Fél., var. nov.

A varietate typica, foliis cymisque parvioribus differt.

Type: Bégué 3084, Côte d'Ivoire (holo-, P).

MATÉRIEL ÉTUDIÉ: CÔTE D'IVOIRE: Bamps 2391, forêt du Téké, fév. 1970, BR, P, WAG; Bégué 3084, forêt de Yapo, mai 1949; Cremers 14, Adiopodoumé, 8.2.1963, stérile, ABI.

Ces quelques spécimens de la forêt de Côte d'Ivoire, que nous rattachons au M. engleranum, se distinguent : du M. afzelii, par une nervation foliaire plus lâche et des cymes plus compactes; du M. aylmeri, également par leurs feuilles et leurs cymes pourprées à bractées caduques.

#### CONCLUSION

Tous les taxa proposés dans cette étude méritent l'attention. Toutefois, ils sont de valeur inégale, car de nombreuses récoltes et observations sur le terrain sont encore nécessaires pour juger de la stabilité ou de la variabilité de certains caractères, tels ceux des feuilles et de leur nervation, la taille des cymes et des fleurs, etc.

#### BIBLIOGRAPHIE

JACQUES-FÉLIX, H., 1978a. — Les subdivisions du genre Memecylon (Melast.) en Afrique, Adansonia, ser. 2, 17 (4): 415-424.

JACQUES-FÉLIX, H., 1978b. — Les genres de Memecyleæ (Melastomataceæ) en Afrique,

Madagascar et Mascareignes, Adansonia, ser. 2, 18 (2): 221-235.

## A NEW SPECIES OF ELYTRARIA (ACANTHACEÆ) OCCURRING IN EAST AFRICA

O. B. Dokosi

Dokosi, O. B. — 30.04.1979. A new species of Elytraria (Acanthaceæ) occurring in East Africa, *Adansonia*, ser. 2, 18 (4): 433-441. Paris. ISSN 0001-804X.

ABSTRACT: Five species of *Elytraria* have been known to occur in Africa. These are *E. marginata* Vahl, *E. maritima* J. K. Morton, *E. ivorensis* Dokosi, *E. lyrata* Vahl and *E. acaulis* (L. f.) Lindau. A new species *E. minor* Dokosi which is the subject of this paper has been recorded from Kenya and Tanzania in East Africa. This new species closely resembles *E. lyrata* Vahl in being acaulous and possessing lyrate leaves, but the leaves of the former are smaller and bullate; the terminal lobe which is suborbicular is 3-4-nerved. There are also differences in inflorescence structure. The breeding relationship between this species and four other species has been investigated and the results stated.

RÉSUMÉ: Jusqu'à maintenant, 5 espèces d'Elytraria étaient connues d'Afrique: E. marginata Vahl, E. maritima J.K. Morton, E. ivorensis Dokosi, E. lyrata Vahl et E. acaulis (L. f.) Lindau. E. minor Dokosi, nouvelle espèce est-africaine du Kenya et de Tanzanie, fait l'objet de ce travail. Acaule, elle est également très affine de E. lyrata par la forme de ses feuilles qui cependant sont plus petites et gaufrées; le lobe terminal, suborbiculaire, possède 3-4 nervures. Il existe aussi quelques différences dans la structure inflorescentielle. Les rapports entre E. minor et les quatre autres espèces sont également précisés.

O.B. Dokosi, C.S.I.R., C/O Botany Department, University of Ghana, Legon-Accra, Ghana.

## Elytraria minor Dokosi, sp. nov.

E. lyratæ Vahl affinis, sed foliis minoribus bullatis, lobo terminali suborbiculari, inflorescentiis brevioribus raro ramosis, capsulis bracteas valde superantibus seminibus paucioribus majoribus, satis differt.

Herba acaulis, perennis; folia omnia basalia, (30-) 50 (-65) mm longa, (10-) 15-20 (-25) mm lata, bullata, lyrata, lobis non profundis, lobo terminali suborbiculari, utrinque 3-4-nervi; pagina foliorum sparse ciliata subtus glabrata supra sparsissime pubescens, costa nervisque subtus pubescentibus, costa supra pubescenti; petiolus villosus; inflorescentiæ 5-10 terminales et axillares, 30-50 (-80) mm longæ, simplices vel raro cum ramis solitariis, glabratæ; bracteæ purpurascentes, cymbiformes, ovatæ, 4-5 mm longæ, 1.5-2 mm latæ, margine scariosa ciliata; bracteolæ binæ cymbiformes anguste ovatæ; calycis lobi 5 elliptici, posterior 4 × 1.5 mm, laterales anterioresque 4 × 0.75 mm; corolla 8-9 mm longæ; capsula purpurascens 6.5-7 mm longa, 1-1.5 mm diametro; semina 0.5-0.7 mm diametro, 15-17 per capsulam.

Habitat in Africa orientali ad humum in sylvis.

Typus: Greenway & Rawlins 9366, Kenya (holo-, EA; iso-, K).



Pl. 1. — Elytraria minor Dokosi : Holotype (Greenway & Rawling 9366).



Fig. 2. - Elytrarya minor Dokosi, grown at the University of Ghana Botanical Garden.

Elytraria minor Dokosi closely resembles E. lyrata Vahl in being acaulous and possessing lyrate leaves; but differs from it in having smaller bullate leaves; the terminal lobe is suborbicular and 3-4-veined; the inflorescences, terminal and axillary, are shorter than those of E. lyrata Vahl, solitary or rarely 1-branched, spreading; bracts and capsule purplish.

E. minor Dokosi resembles E. maritima J. K. Morton in possessing short spreading inflorescences, in the smaller number of seeds per capsule (20-25) and in its relatively large seeds.

The new species is distributed mainly in the forest regions of Kenya and Tanzania, where *E. lyrata* also occurs.

The seeds of *E. minor* were sent to me by J. C. BOWLING from Kew Botanical Garden. They were collected from a species of *Elytraria* being grown there and labelled « from East Africa ». This new species was raised from these seeds in the Department of Botany, University of Ghana, Legon, *Dokosi & Botokro GC 44901*, *GC 44902*, *GC 44903*, *GC 44904*, *GC 44905*, *GC 44906*, *GC 44907*, *GC 44908*. It was grown side by side with the other three species previously described (Dokosi, 1971). Attempts to hybridize *Elytraria minor* with *E. marginata* Vahl, *E. maritima* J. K. Morton and *E. ivorensis* Dokosi were not successful, but sterile F<sub>1</sub> hybrids (*Dokosi & Botokro GC 44909*, *GC 44910*, *GC 44911*, *GC 44912*, *GC 44913*, *GC 44914*, *GC 44915*, *GC 44916*) were obtained with *E. lyrata* Vahl; their anthers produced bad pollen. Details of hybridization experiments were

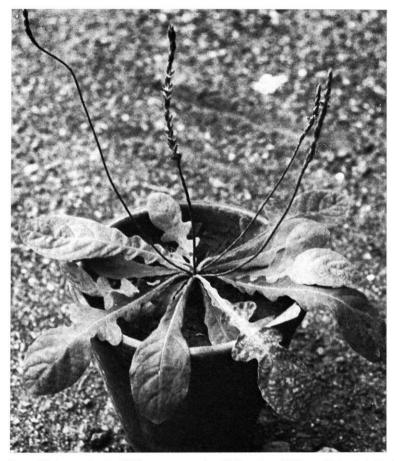

Fig. 3. - Elytrarya lyrata Vahl, grown at the University of Ghana Botanical Garden.

described in a previous paper (Dokosi, 1971). Each species has, during this period, maintained its distinctive characters. *E. lyrata* Vahl and *E. minor* Dokosi also produced sterile hybrids spontaneously during this period.

### CHARACTERS OF F1 HYBRIDS

In those cases in which pollen from E. lyrata Vahl was placed on the stigma of E. minor, the  $F_1$  hybrids could be distinguished from the maternal parent by their large, long leaves and long-branched sterile inflorescences. In the reciprocal crossing experiments, the  $F_1$  hybrids showed darker leaves with more or less orbicular terminal lobes, 3-4-nerved; the inflo-

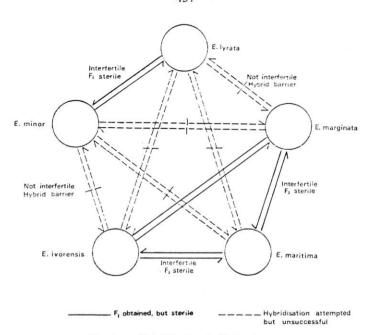

Fig. 4. — Hybridisation in Elytraria spp.

rescences were sterile and purplish. The  $F_1$  hybrids can therefore be distinguished from their parents both in live plants and on herbarium sheets, but better in live plants. In general, it has been observed that  $100\,\%$  hybrids are not obtained in hybridization experiments because a certain degree of self-pollination takes place.

None of the *Elytraria* under investigation is cleistogamous. Their flowers open between 5 and 6 a.m. and close between 9 and 10 a.m. In a previous paper (Dokosi, 1971) it was observed that those of the other species of *Elytraria* open between 5 and 6 a.m. and close at noon.

#### MEASUREMENT OF LEAF LENGTH TERMINAL LOBE LENGTH AND BREADTH

#### MATERIALS AND METHODS

Populations of *Elytraria lyrata* Vahl grow in the Botanical Garden of the University of Ghana, Legon, and those of *E. minor*, through cultivation, have also been growing there for over three years. Four mature lobed leaves were selected at random from each plant and the parameters determined. Measurements of leaves were therefore taken from fifty plants in each of the species under consideration. The length of each

leaf was measured from the tip to the point of attachment of the petiole to the stem. The length of each terminal lobe was measured from the tip of the leaf to the deepest part of the sinus separating the terminal lobe from the one after it, and the breadth was measured at the broadest part of the terminal lobe. The prominent nerves were counted from the deepest part of the sinus mentioned above to the tip of the leaf. The statistical results are shown in table 1.

TABLE 1 Leaf measurements (mm); mean  $\pm$  one standard error

| Species            | TOTAL<br>LENGTH<br>MEAN | LENGTH OF<br>TERMINAL<br>LOBE MEAN | WIDTH OF<br>TERMINAL<br>LOBE MEAN | NUMBER OF<br>LATERAL<br>NERVES<br>(BOTH SIDES)<br>MEAN |
|--------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| E. minor E. lyrata | 56.7 ± 0.906            | 23.7 ± 0.375                       | 18.9 ± 0.302                      | 5.5 ± 0.106                                            |
|                    | 97.0 ± 1.743            | 38.9 ± 0.829                       | 26.3 ± 0.454                      | 11.4 ± 0.224                                           |

In each case the differences between the species were highly significant P < 0.001.

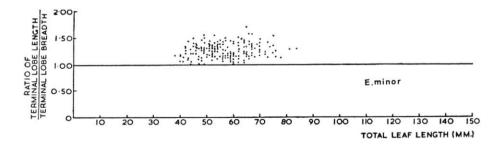

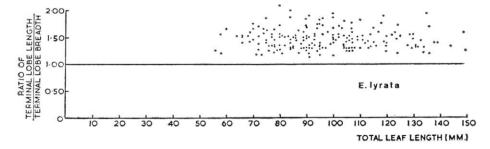

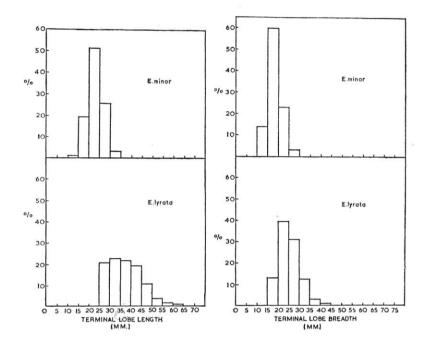

The author was given the opportunity to visit the Botanical Museum and Herbarium of Copenhagen University where VAHL's type specimen of *E. lyrata* Vahl was examined and photographed.

My trip to examine VAHL's type specimen ended in Kew Herbarium, London, where, with the permission of the Director, I had the opportunity to examine all the specimens of the species of *Elytraria* received from different parts of the world.

A key to the five species of *Elytraria* under observation, based on habit, can be established:

| <ol> <li>Plant acaulous.</li> <li>Leaves obovate, subentire margin, pubescent above, glabrous below</li> </ol>                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2'. Leaves lyrate.                                                                                                                                                                            |
| 3. Leaves flat, terminal lobe longer than broad, 4-8-nerved, lateral lobes prominent; fruit not spreading E. lyrata 3'. Leaves bullate, terminal lobe suborbicular, 3-4-nerved; fruit spread- |
| ing E. minor                                                                                                                                                                                  |
| 1'. Plant caulescent.                                                                                                                                                                         |
| 4. Main stem 4-20 cm in height, erect, sparingly branched; leaves spathulate E. marginata 4'. Main stem 2-3 cm in height, much branched, prostrate, creeping;                                 |
| leaves broadly elliptic E. maritima                                                                                                                                                           |

I have identified the following specimens from East Africa as Elytraria minor Dokosi: Kenya: Greenway & Rawlins 9366, Mambasasa, Utwani Forest Reserve in semi-deciduous forest (type); Magogo & Glover 631, Shimba Hills, Sheldrick's Falls, riverine

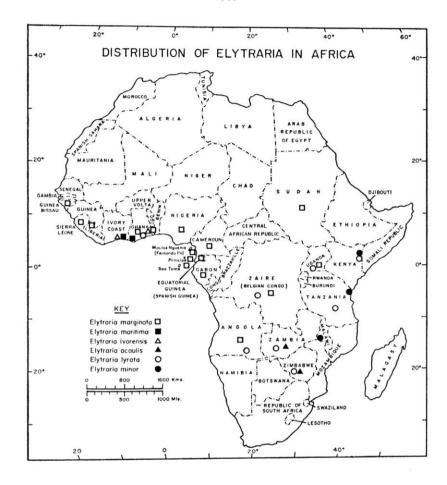

forest on rocks under falls; Napper 1382, Kwale District, Buda Forest Reserve; Rawlins 34, Witu District, Utwani Forest, restricted to areas of dense shade in Manilkara forest with Rinorea under-storey; Verdcourt 2131, Mambasasa, in forest.

TANZANIA: Drummond & Hemsley 3508, 5 miles SE of Ngomeni; Harris 3146, Mile 60 W of Dar-es-Salaam; Jeffery in K 338, Amani, Sokeke; Milne-Redhead & Taylor 7360, Turiani, in riverine forest.

I have identified the following specimens as Elytraria lyrata Vahl, which also occurs in Kenya and Tanzania:

Kenya: Bally 2080; Greenway & Rawlins 9460, Lamu District; Magogo & Glover K7', Kwale District.

TANZANIA: Milne-Redhead & Taylor 7561, Lindi District.

### DISTRIBUTION OF THE SPECIES OF ELYTRARIA IN AFRICA:

Elytraria lyrata Vahl: Ghana, Zaïre, Angola, Tanzania, Uganda, Kenya, Malawi, Zambia and Zimbabwe.

Elytraria marginata Vahl: Sierra Leone, Liberia, Ghana, Togo, Nigeria, Cameroun, Fernando Po, Sao Tome, Principe, Equatorial Guinea, Gabon, Zaïre, Angola, Sudan and Uganda.

Elytraria maritima Morton: Ivory Coast, Ghana.

Elytraria minor Dokosi: Kenya, Tanzania. Elytraria ivorensis Dokosi: Ivory Coast, Ghana.

Elytraria acaulis (L. f.) Lindau : Zambia, Zimbabwe.

ACKNOWLEDGEMENTS: I should like to render my most grateful thanks to J. C. Bow-LING for sending me seeds of this species collected from East Africa and cultivated in Kew Botanical Gardens. My sincere thanks are also due to the Curator of the East African Herbarium, Kenya and the Deputy Director of the Central National Herbarium, Howrah, India, for sending me their herbarium specimens for examination.

I am also grateful to Dr. Polhill who kindly sent me a xeroxed copy of Miss Napper's unpublished account on this genus. My thanks are also due to Mrs. Lieberman, Dr. Lock and Hall of this department for their advice in the course of this inves-

tigation and also to Mr. BOTOKRO who took care of the cultivated plants.

To the Chairman of C.S.I.R. and the Managing Trustees of Valco Trust Fund who generously provided funds for the trip to carry out research outside Ghana, I render my sincere thanks.

I am deeply indebted to the Director and staff of Botanical Museum and Herbarium of Copenhagen University for giving me all the required facilities in the University.

Finally I render my sincere thanks to the Director of Kew Herbarium for permitting me to examine the herbarium specimens of the genus *Elytraria* received from all parts of the world.

#### REFERENCES

- Dokosi, O. B., 1970. Une nouvelle Acanthacée d'Afrique Occidentale, *Adansonia*, ser. 2, 10 (4): 516-517.
- Dokosi, O. B., 1971. Experimental studies in the taxonomy of the species of Elytraria in West Africa, *Mitt. Bot. Staatssamml. München* 10: 256-265.
- MORTON, J. K., 1956. The West African species of Elytraria (Acanthaceæ). A Taxonomic and Cytological study, *Revista de Biologia* 1 (1): 49-58.



### NOUVEAUX TAXONS D'ALYXIA (APOCYNACEÆ) DE NOUVELLE-CALÉDONIE

P. BOITEAU & L. ALLORGE

BOITEAU, P. & ALLORGE, L. — 30.04.1979. Nouveaux taxons d'Alyxia (Apocynaceæ) de Nouvelle-Calédonie, *Adansonia*, ser. 2, 18 (4): 443-457. Paris. ISSN 0001-804X.

RÉSUMÉ: Le genre Alyxia (Plumerioideæ-Rauvolfieæ) est révisé en tenant compte de la classification en séries récemment établie par F. MARKGRAF pour la Flora Malesiana. 3 séries, 8 espèces, 4 sous-espèces et 6 variétés nouvelles sont décrites, toutes endémiques de Nouvelle-Calédonie.

SUMMARY: The genus Alyxia (Plumerioidex-Rauvolfiex) is reviewed taking into account the recent classification in series established by F. MARKGRAF for the Flora Malesiana. 3 series, 8 species, 4 subspecies and 6 varieties are described, all endemic of New-Caledonia.

Pierre Boiteau & Lucile Allorge, Laboratoire de Phanérogamie, 16 rue Buffon, 75005 Paris, France.

Après avoir effectué la révision des *Rauvolfia* de Nouvelle-Calédonie (BOITEAU, ALLORGE & SÉVENET, 1976), l'étude des *Alyxia* néo-calédoniens a été faite.

Le genre Alyxia Banks ex R. Brown compte de nombreuses espèces en Nouvelle-Calédonie : 31 espèces dont 30 endémiques d'après notre révision. Beaucoup de ces espèces sont polymorphes; elles présentent des formes juvéniles qui peuvent se distinguer des formes adultes principalement par la forme des feuilles, généralement beaucoup plus allongée chez les formes juvéniles, par la phyllotaxie : feuilles opposées chez les formes juvéniles d'espèces normalement 3-verticillées. Certaines espèces, notamment celles qui croissent sur les sols squelettiques ultrabasiques (péridotites, serpentine) sont néoténiques, c'est-à-dire qu'elles sont capables de fleurir et de fructifier sous leur forme juvénile. Ces particularités sont à l'origine de nombreuses confusions et beaucoup de taxons, créés sur un matériel très incomplet, nécessitent des mises en synonymie. Nous réserverons cette synonymie et la clé générale des séries et des espèces à la Flore de Nouvelle-Calédonie, révision des Apocynacées à paraître en 1979.

L'objet de la présente note se limite à la description des taxons nouveaux et à une seule combinaison nouvelle.

Le genre Alyxia n'avait fait jusqu'à ces dernières années l'objet d'aucune tentative de classification. Au cours de l'étude à laquelle il a procédé pour la Flora Malesiana, F. MARKGRAF (1977) a été le premier à diviser ce genre en séries.

La plupart des espèces néo-calédoniennes devront s'insérer dans trois des séries de Markgraf: Globuliferæ: 15 espèces, Reinwardtianæ: 2 espèces, parmi lesquelles la seule non endémique, et Discalyxia: 1 espèce.

Il est impossible par contre d'intégrer les autres espèces néo-calédoniennes dans la classification de MARKGRAF. C'est pourquoi nous devons créer 3 séries nouvelles, apparemment endémiques de Nouvelle-Calédonie.

### 1. Ser. Suaves Boiteau, ser. nov.

Frutices erecti, ramosi. Folia ternata, valde coriacea, crassa, lanceolata, elliptica vel ovata usque ad 6 cm longa. Inflorescentiæ in cymis axillaribus 4-floris, pedunculo brevi, infra florem bracteis magnis, 10-12 mm longis, vel prophyllis caducis munito; sepala magna, 2-4 mm longa, albido-tomentosa. Mericarpia moniliformia, articulis 1-3 globosis, 4-8 mm in diametro.

SPECIES TYPICA: Alyxia suavis (Baillon) Schlechter.

Trois espèces endémiques de Nouvelle-Calédonie.

#### CLÉ DES ESPÈCES

1'. Corolle glabre à l'extérieur. Style atteignant 4-5 fois la hauteur de l'ovaire.

Cette série est, par ses fruits, proche de la grande série des *Globuliferæ*, mais s'en distingue nettement par les bractées et prophylles, ainsi que par les segments du calice exceptionnellement grands pour le genre.

### 2. Ser. Baillonianæ Boiteau, ser. nov.

Frutices scandentes. Folia ternata, usque ad 9 cm longa. Inflorescentiæ in cymis axillaribus, 4-floris, pedunculo brevissimo, sæpe in fructu accrescenti. Mericarpia moniliformia, articulis 4-6, ellipsoideis, usque ad 3,5 cm longis, 1 cm latis, mesocarpio parum carnoso, pericarpio crasso demum crustaceo, ad seminis sulcos arcte coaptato, costulato.

SPECIES TYPICA: Alyxia baillonii Guillaumin.

Série comprenant 5 espèces endémiques de Nouvelle-Calédonie.

#### CLÉ DES ESPÈCES

- 1. Feuilles glabres.
  - Feuilles membraneuses, à nervures secondaires très apparentes, 14-20 paires, distantes de 2-3 mm, souvent bifurquées ou alternant avec des nervures intercalaires. Limbe lancéolé, acuminé, de 5-6 × 1,8-3 cm. Méricarpes à 4 articles ovoïdes longs de 1,2 cm ou un seul article

3. Feuilles lancéolées ou obovales, acuminées obtusiuscules, de 3'. Feuilles non acuminées au sommet.

4. Méricarpes à 1-3 articles. Feuilles ovales ou spathulées, émarginées ou obtuses, de 2,5-4 × 0,8-2 cm, vert brillant.....

- 4'. Méricarpes à 4-6 articles. Feuilles ovales ou obovales, profondément émarginées au sommet ou rétuses, de 3,5-5 × 3-3,5 cm, vert-glauque dessous, couvertes de pruine pulvérulente dessus.
- 1'. Feuilles couvertes d'un tomentum brun clair, à nervures secondaires saillantes, très visibles surtout dessous, distantes de 3-5 mm. Pédoncules, pédicelles, bractées et calices couverts de poils... A. oubatchensis (Schltr.) Boit.

Série proche des Reinwardtianæ Markgr. mais s'en distinguant par ses inflorescences toujours en cymes simples 4-flores, et surtout par ses fruits à mésocarpe moins charnu, à péricarpe crustacé à la fin, bien appliqué sur la graine dont il épouse les sillons.

## 3. Ser. Cylindrocarpæ Boiteau, ser. nov.

Frutices erecti, ramosi, raro scandentes. Folia semper opposita, sæpe rigida, apice mucronata. Cymæ simplices, 3-flores, vel dichasiales et 2-3-nodes, 5-15-flores. Corollæ tubus usque ad 10 mm longus. Mericarpia 1-2-articulata, articulis cylindraceis quoque extremitate attenuatis, longitudine 8-sulcatis.

SPECIES TYPICA: Alyxia cylindrocarpa Guillaumin.

Série endémique de Nouvelle-Calédonie : 6 espèces.

## CLÉ DES ESPÈCES, SOUS-ESPÈCES ET VARIÉTÉS

- 1. Feuilles membraneuses, non mucronées au sommet.
  - 2. Feuilles lancéolées, acuminées obtusiuscules, de 4-5 × 1,5-2 cm. Fleurs petites, longues de 4-5 mm. Articles du fruit fusiformes-arqués, atténués aux deux extrémités, de 15-20 × 6 × 6 mm.. A. vieillardii Boiteau
  - 2'. Feuilles étroitement ovales, obtuses au sommet, de 2-3  $\times$  0,3-0,5 cm. Fleurs plus grandes : tube long de 5 mm, lobes : 2 mm. Articles ovoïdes, atténués et apiculés au sommet, compressés dorso-ventrale-

1'. Feuilles coriaces, mucronées au sommet ou très aiguës-coriaces.

3. Rameaux comprimés, aplatis entre les nœuds, rouges. Sépales acuminés, teintés de violet au sommet. Corolle à lobes violets. Articles

| du fruit ellipsoïdes, arrondis aux deux extrémités mais comprimés dorso-ventralement, de $12 \times 7 \times 7$ mm A. rubricaulis (Baillon) Guillaumin 4. Feuilles de $5\text{-}7 \times 3\text{-}3,5$ cm subsp. rubricaulis 4'. Feuilles de $2\text{-}3 \times 0,7$ cm subsp. poyaensis Boiteau 3'. Rameaux cylindriques, grisâtres. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Feuilles symétriques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. Feuilles coriaces, oblongues-lancéolées, acuminées aiguës,                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| non mucronées, de $7 \times 3$ -4 cm. Article du fruit unique, com-                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| primé latéralement, long de 45-60 mm, porté par un stipe de                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6 mm A. integricarpa Boiteau                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6'. Feuilles coriaces ou membraneuses mais mucronées au sommet.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Articles cylindracés long de 20-30 mm; stipe : 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. Feuilles subcoriaces ou membraneuses. Sommet des ra-                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| meaux et pétioles glabres. Inflorescences glabres                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| subsp. cylindrocarpa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8. Liane grêle. Feuilles subcoriaces lancéolées, à acumen                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| long obtusiuscule, mucroné, cunéiformes à la base, de                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| $5-5,5 \times 1,3-2,5$ cm var. cylindrocarpa                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8'. Arbuste érigé. Feuilles membraneuses ovales, à acumen                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| court obtusiuscule, mucroné, arrondies à la base, de                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3-3,5 × 1,5-1,8 cm var. obtusiuscula Boiteau                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7'. Petit arbuste ou sous-arbrisseau érigé. Feuilles coriaces,                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ovales-aiguës et mucronées au sommet, arrondies à la base,                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| de 2,2 × 1,2 cm. Sommet des rameaux et pétioles pubes-                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| cents. Inflorescences très pubescentes subsp. coriacea Boiteau                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5'. Feuilles asymétriques, plus ou moins falciformes, oblongues-aiguës                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ou sublinéaires. Articles du fruit cylindriques arqués, atteignant                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5,5 cm de longueur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9. Feuilles de 8-9 × 3 cm. Inflorescences en cyme composée,                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5-15-flores. var. margaretæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9'. Feuilles de 8-9 $\times$ 0,5-1 cm. Cyme simple, 3-flores                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Cette série est unique dans tout le genre. Elle est la seule à présenter des feuilles uniquement opposées. Dans d'autres groupes on trouve des feuilles opposées pour les seules formes juvéniles, mais non pour les formes adultes. La seule espèce qui paraît avoir quelque rapport avec ce groupe est A. scortechinii King & Gamble, de la péninsule malaise et de Sumatra. Elle constitue avec une autre espèce de Sumatra la série Megalocarpæ Markgr. Mais cette série diffère par trop de caractères de notre série des Cylindrocarpæ pour qu'on puisse les réunir en un seul groupe. Ces deux séries sont, en fait, très isolées dans le genre.

#### TAXONS NOUVEAUX

#### 1. Alyxia kaalaensis Boiteau, sp. nov.

Fruticulus erectus, ramis pubescentibus. Folia ternata glabra, coriacea, lamina elliptica 10-15 × 9-14 mm, sæpe apice emarginata, petiolo 2,5 mm longo. Inflorescentiæ axillares 4-flores, subsessiles, pubescentes, pedunculo 0,5 mm longo. Calyx pubescens. Corolla extus glabra, tubo 4 mm longo, lobis 1 mm longis, margine ciliatis. Ovarium globosum pubescens, basi breviter glabrum. Mericarpia 3-articulata, articulis globosis, 0,4 cm in diametro, costulatis,

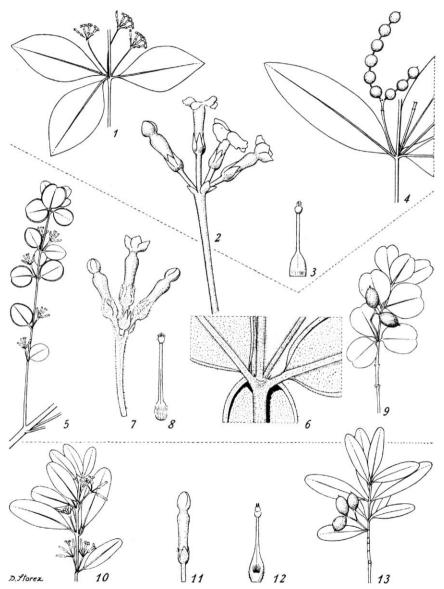

Pl. 1. — Alyxia torqueata (Baillon) Guillaum.: 1, rameau fleuri × 2/3; 2, inflorescence × 4; 3, gynécée × 10; 4, rameau fructifère × 2/3. (1-3, Sarasin 531; 4, Balansa 1398). — Alyxia nummularia S. Moore: 5, rameau fleuri × 2/3; 6, entrenœud × 4; 7, inflorescence × 4; 8, gynécée × 10; 9, rameau fructifère × 2/3. (5-8, Baumann 8076; 9, Nothis 133). — Alyxia discolor Boit.: 10, rameau fleuri × 2/3; 11, bouton × 4; 12, gynécée × 10; 13, rameau fructifère × 2/3. (10-12, Balansa 3473; 13, Balansa 1405a).

Type: MacKee 13599, pente sud du Mt Kaala, 400 m alt., terrain rocheux serpentineux (holo-, P).

AUTRE MATÉRIEL: MacKee 4618, 6490, 6506, 6507, 13568, 16127, 16656; Sévenet & Boiteau 1102; Virot 1212; Webster & Hildreth 14714, Mt Kaala, jusqu'à 1050 m; MacKee 15476, 16697, 16707; Mission Franco-Suisse 14342, Ouroué, embouchure de la Dothio; MacKee 20993, 24563, Taom, Mt Hémédéboa, 800-900 m, maquis sur crête rocheuse serp.; MacKee 22214, Kopéto, crête E du Mt Vert, 800 m; MacKee 16663, Koumac, Siounda, 200 m.

Espèce quelque peu variable. La forme de jeunesse à feuilles étroites :  $18 \times 4$  mm, parfois opposées, alors qu'elles sont toujours ternées sur la forme adulte et dans ce cas elliptiques ou arrondies, le plus souvent émarginées au sommet :  $20 \times 10$  ou  $14 \times 14$  mm.

Elle appartient à la série Globuliferæ Markgr.

Elle se distingue de A. dolioliflora Guillaumin par son ovaire pubescent, son port plus flexueux et plus élevé pour les exemplaires adultes, ses fruits à articles sphériques.

De A. caletioides (Baillon) Guillaumin, elle n'a jamais les fleurs isolées

terminales, ni les feuilles vraiment linéaires (2 mm de large).

Elle a parfois été confondue avec A. microbuxus (Baillon) Guillaumin dont elle se distingue par ses fleurs nettement plus grandes (5 mm contre 3 mm) et son calice pubescent.

Enfin, elle a parfois aussi été confondue avec A. nummularia S. Moore (Moore, 1914). Outre la répartition géographique très différente des deux espèces, on les distingue aisément par leurs fleurs (5 mm de longueur contre 3 mm), le fruit plus petit à articles sphériques alors qu'ils sont ovoïdes ou ellipsoïdes et de  $8 \times 6 \times 6$  mm chez A. nummularia.

## 2. Alyxia pseudoserpentina Boiteau, sp. nov.

Frutex scandens. Folia ternata, glabra, membranacea, lamina oblonga, apice obtusa, basi attenuata, 3-4 × 0,6-0,7 cm, subsessilia, petiolo 0,5 mm longo. Inflorescentiæ axillares, 4-flores. Calyx glaber. Corolla extus glabra, tubo 4 mm longo, lobis 2 mm longis. Ovarium oblongum, raro pubescens. Mericarpia triarticulata, articulis globosis, 0,4-0,6 cm in diametro, levibus.

Type: Balansa 221, bosquets des environs de Nouméa, terrain calcaire (holo-, P).

AUTRE MATÉRIEL: Däniker 766, Karicaté, St. Vincent; MacKee 21784, Nouméa, presqu'île Ducos (Koumourou); Mission Franco-Suisse 9080, Mé Ammeri; 11103, 11145, île Moro.

Comme l'ont signalé Boiteau, Allorge & Sévenet (1976), Alyxia serpentina S. Moore est un synonyme de Rauvolfia semperflorens (Muell. Arg.) Schltr. var. viridis (Muell. Arg.) Boit. Mais les échantillons sur lesquels est basée cette nouvelle espèce avaient été rapportés à tort au taxon de S. Moore.

Parmi les *Alyxia*, *A. pseudoserpentina* Boit. ne peut guère être confondu qu'avec *A. podocarpa* v. Heurck & Muell. Arg. Il s'en distingue par ses feuilles

beaucoup plus membraneuses, à bords non révolutés et surtout les articles du fruit glabres alors que ceux de A. podocarpa sont densément pubescents.

Cette espèce croît surtout sur les calcaires coralliaires exondés. L'urbanisation accélérée de la presqu'île Ducos, son principal habitat, peut faire craindre sa disparition rapide. C'est probablement pour ce genre l'espèce la plus immédiatement menacée.

Elle est à classer dans la série Globuliferæ Markgr.

## 3. Alyxia microcarpa Pancher ex Boiteau, sp. nov.

Frutex scandens vel sarmentosus. Rami graciles, cylindracei, glabri, cinerei. Folia ternata, lamina subcoriacea vel membranacea, glabra, lineari, apice obtusa, basi attenuata,  $1-4\times0,2-0,3$  cm, vel lanceolata, apice obtusa, vel emarginata,  $3\times1$  cm, margine sæpe revoluta, nervis lateralibus subtus distinctis. Petiolus 1 mm longus. Inflorescentiæ axillares, 4-flores, pedunculo 6 mm longo. Calycis lobi ovati vel triangulares, 1 mm longi, raro puberuli, margine ciliati. Corolla albida tubo 2,6 mm longo, lobis ovatis 0,4 mm altis, glabris. Ovarium valde setosum.

TYPE: Pancher 308, coteaux argilo-siliceux, environs de Nouméa (holo-, P).

Nous reprenons pour cette espèce l'épithète manuscrite in herb. de PANCHER; elle appartient à la série Globuliferæ Markgr.

Ce taxon, mis en synonymie avec A. disphærocarpa v. Heurck & Muell. Arg. par Guillaumin, Ann. Mus. Colon. Marseille, ser. 2, 9: 194 (1911), diffère, en fait, de cette dernière espèce par son port lianoïde, ses rameaux flexueux, cylindriques, grisâtres (alors que ceux de A. disphærocarpa, espèce érigée, sont raides, trigones et rougeâtres); par ses feuilles membraneuses ou peu coriaces, plus polymorphes, à nervures secondaires distinctes à la face inférieure; par son ovaire entièrement poilu sétacé, alors que celui d'A. disphærocarpa n'est porteur de poils raides que dans sa moitié inférieure; par ses fruits à articles plus nombreux et en moyenne un petit peu plus petits (3-4 mm diam. contre 4-4,5 mm).

Ajoutons que A. disphærocarpa v. Heurck & Muell. Arg. est identique à A. tisserantii Montrouzier, dont nous avons retrouvé une part du type, et devra désormais porter ce nom.

L'espèce a été étudiée vivante au Parc de Montravel (Nouméa) où elle est encore spontanée. C'est le lieu très probable de la récolte de PANCHER.

## 4. Alyxia discolor Boiteau, sp. nov.

Frutex scandens, glaber. Folia ternata, glabra, subcoriacea, lamina oblongo-elliptica,  $2,3 \times 0,7$  cm, apice obtusa, basi cuneata, discolori, subtus glauco, super viridi, petiolo 2 mm longo. Inflorescentiæ axillares, 4-flores, pedunculo gracili, 0,6 cm longo. Calyx glaber. Corolla extus glabra, tubo 0,3 cm longo, lobis 0,1 cm longis. Ovarium lageniforme, glabrum, pilorum setosorum duobus fasciculis utroque carpellorum axilla. Mericarpia uniarticulata, articulis ellipsoidalibus,  $0,8 \times 0,6 \times 0,6$  cm. — Pl. 1, 10-13.

TYPE: Balansa 3473, collines ferrugineuses à l'embouchure de la Dothio (holo-, P).

MATÉRIEL ÉTUDIÉ: Balansa 235, rive de la Dumbéa, au-dessus de Koé; 1405 a, bords de la Couvelée; 2432 a, Canala; Delacour s.n., Baie d'Urville; Franc 826 a, Dumbéa; Mackee 5089, vallée de la Dumbéa au-dessus du barrage; 13625, Ouroué, embouchure de la Dothio, terrain rocheux serp.; Mission Franco-Suisse 1624, Mt Podchoumié.

Cette espèce a des affinités avec A. microbuxus (Baillon) Guillaumin mais s'en distingue par ses feuilles plus allongées, non émarginées au sommet, très discolores, et surtout par son ovaire glabre à l'exception d'une petite touffe de poils raides, au-dessus du disque virtuel, à l'aisselle des deux carpelles, caractère qu'on ne trouve dans aucune autre espèce néocalédonienne. Elle appartient à la série Globuliferæ Markgr.

### 5. Alyxia læseneriana Schlechter

Bot. Jahrb. 39: 237 (1906).

Cette espèce comporte en fait deux variétés :

#### var. læseneriana

Méricarpe 3-4-articulé; articles longs de 1,5 cm. Pédoncule sous le fruit de 1 cm.

var. macrocarpa Boiteau, var. nov.

Mericarpia uniarticulata, articulis 3,5-4 cm longis, pedunculo (sub fructu) 2 cm longo.

Type: MacKee 6414, collines du Mt Panié, 400-1200 m alt. (holo-, P).

AUTRE MATÉRIEL: MacKee 18518, massif du Ton Non, secteur Sud, 800-900 m, forêt humide très dense; 19176, Roche Ouaième, massif du Ton Non, exposition NE, 900-980 m, forêt basse dense sur pente raide schisteuse.

Tous ces échantillons sont fructifères mais la fleur est inconnue. Nous pensons pouvoir les considérer cependant sans crainte d'erreur, comme une simple variété de A. læseneriana car les feuilles ont la même forme et sont membraneuses et glabres dans les deux cas avec la nervation très particulière de cette espèce, unique dans la série des Baillonianæ Boiteau.

### 6. Alyxia oubatchensis (Schlechter) Guillaumin ex Boiteau, stat. nov.

— Alyxia obovata Schlechter, Bot. Jahrb. 39: 238 (1906); Guillaumin, Fl. Synopt.
 Nouv. Caléd.: 292 (1948), non A. obovata Seemann, Fl. Viti.: 156 (1865-73).

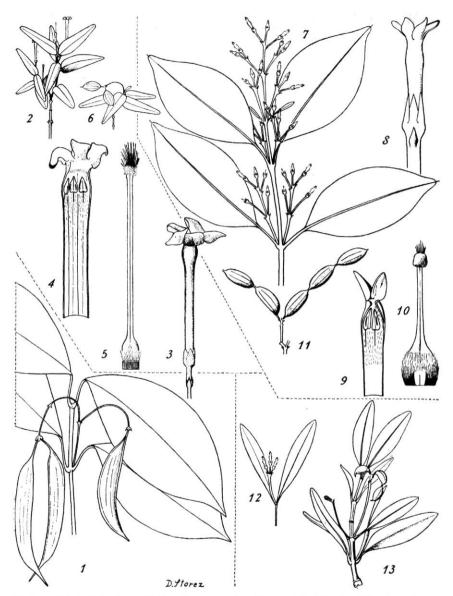

Pl. 2. — Alyxia integricarpa Boit.: 1, rameau fructifère × 2/3 (MacKee 13875). — Alyxia oppositifolia Boit.: 2, rameau fleuri × 2/3; 3, fleur × 4; 4, fragment de corolle × 4; 5, gynécée × 5; 6, rameau fructifère × 2/3. (2-6, MacKee 16599). — Alyxia rubricaulis (Baillon) Guillaum.: 7, rameau fleuri × 2/3; 8, fleur × 4; 9, fragment de corolle × 5; 10, gynécée × 5; 11, fruit × 2/3. (7-10, Balansa 2826; 11, MacKee 13637). — Alyxia rubricaulis subsp. poyaensis Boit.: 12, rameau fleuri × 2/3; 13, rameau fructifère × 2/3. (12, Schmid 168; 13, Sévenet 978).

- Alyxia obovata var. oubatchensis Schlechter, l.c.; Guillaumin, Mém. Mus. Nat. Hist. Nat. Paris, Bot., 8 (1): 80 (1957).
- Alyxia oubatchense Guillaumin, Ann. Mus. Colon. Marseille, ser. 2, 9: 194 (1911), nom. nud.

La variété oubatchensis de SCHLECHTER ne se distingue pas du type de l'espèce, qu'il a décrite sous le nom de A. obovata, nom déjà attribué par SEEMANN à une espèce des îles Fiji qui n'existe pas en Nouvelle-Calédonie. Le nom de la variété doit donc être appliqué à l'espèce néo-calédonienne, la description de SCHLECHTER restant valable. Cette espèce appartient à la série Baillonianæ Boiteau.

### 7. Alyxia vieillardii Boiteau, sp. nov.

Frutex scandens vel sarmentosus. Rami graciles, cylindracei, cinerei, præter ultimum internodium compressi. Folia semper opposita, membranacea, nervis lateralibus distinctis, 2 mm inter se distantibus, circa 11-jugis, lamina lanceolata, apice acuminato-obtusiuscula, basi attenuata et decurrenti 4-5,6 × 1,5-2 cm, petiolo brevi. Inflorescentiæ axillares 3-flores, pedunculo 1-2 mm longo, sub fructu accrescenti, pedicellis subnullis. Calycis lobi triangulati carenati, obtusiusculi et ad apicem ciliati, 2 mm alti. Corolla tubo 3,5 mm longo, lobis 1,5 mm altis. Ovarium apice attenuatum, basi pubescens. Mericarpia 1-3-articulata, stipo 10 mm longo, nigro, articulis arcuato-fusiformibus 15-20 mm longis, 6 mm in diametro.

Type: Vieillard 961, bord de rivière à Balade (holo-, P).

AUTRE MATÉRIEL: Cheeseman 3153, Puebo coast, small bush, stream bank; Vieillard 958 a, arbuste commun, s. loc.

Cette espèce, par ses feuilles opposées et la forme des articles de son fruit, ne peut être rangée que dans la série *Cylindrocarpæ* Boiteau. Elle y occupe cependant une place très spéciale par ses feuilles membraneuses, ses pédoncules très courts et ses très petites fleurs. Elle est donc très bien individualisée. Guillaumin (1941) avait déjà noté les caractères très particuliers de *Vieillard 961* mais sans conclure à la possibilité d'en faire une espèce nouvelle. Le matériel récolté depuis lors ne laisse aucun doute à cet égard.

# 8. Alyxia oppositifolia Boiteau, sp. nov.

Frutex erectus gracilis, 1,5-2 m altus, glaber, ramis gracillibus, teretibus. Folia opposita, anguste ovata, apice obtusa, basi rotundata, subsessilia,  $2-3 \times 0,3-0,5$  cm, petiolo 0,5 mm longo. Inflorescentiæ axillares, glabræ, triflores, pedunculo filiformi 1-1,5 cm longo, pedicellis 2-3 mm longis. Calyx glaber, ciliatus. Corolla extus glabra, tubo 5 mm longo, lobis 2 mm longis. Ovarium globosum, basi albido-sericeum, apice glabrum. Mericarpia uniarticulata; articulis ellipsoideis  $1 \times 0.4 \times 0.5$  cm. — Pl 2, 2-6.

Type: MacKee 16599, vallée de la Koumac, 30 m alt., alluvions pierreuses, serpentineuses (holo-, P).

AUTRE MATÉRIEL: Däniker 1153, Pic Koné; MacKee 23714, vallée de Poya, Ndokoa, 100 m, maquis sur pente raide serpentineuse; 25996, Koumac, crête calcaire rocheuse au nord du ruisseau Grande Forêt, 250 m, forêt en partie dégradée; 26481, ibid.; 33500, Gomen, 250 m, crête rocheuse calcaire.

Espèce très bien individualisée : la seule dans le groupe à feuilles opposées à présenter des feuilles aussi petites, membraneuses, et des méricarpes à articles ne dépassant pas 10 mm de longueur. Elle appartient à la série *Cylindrocarpæ* Boiteau.

## 9. Alyxia rubricaulis (Baillon) Guillaumin

Bull. Soc. Bot. Fr. 88: 366 (1941).

Cette espèce aisément reconnaissable à ses rameaux comprimés rouges, à ses sépales violets au sommet et aux lobes de la corolle également violacés, caractères exceptionnels dans le genre, comprend deux sous-espèces :

## subsp. rubricaulis

Liane grêle à entrenœuds longs de 3,5-4 cm. Feuilles grandes,  $6\text{-}7 \times 2\text{-}3$  cm, ovales ou elliptiques, acuminées-mucronées; pétiole long de 1 cm. Cymes composées, di- ou trinodes, de 5-15 fleurs au total, lâches; pédoncules de 15-20 mm, cylindriques. Fruit à 2-3 articles par méricarpe; articles ellipsoïdes-comprimés dans le sens dorso-ventral, arrondis aux deux extrémités, de  $12\text{-}23 \times 4.5 \times 5\text{-}6$  mm. — Pl. 2, 7-11.

TYPE: Balansa 2826, Foniambéré à la base du Mt Mou, en forêt (holo-, P).

subsp. poyaensis Boiteau, subsp. nov.

Frutex erectus, internodiis brevibus 0,6-1 cm, sæpe apice dilatatis. Folia parva, elliptica, apice obtusa et mucronata, basi attenuata,  $2\text{-}3\times0,7\text{-}1$  cm, petiolo 2-3 mm longo. Cymæ 3-flores, pedunculo compresso, apice dilatato, 5-7 mm longo. Mericarpia 1-2-articulata, articulis ovoideis, dorso-ventraliter compressis, basi rotundatis, apice apiculatis,  $7\times3\times3,5$  mm. — Pl. 2, 12-13.

Type: Schmid 168, Mont Poya, vers 700 m (holo-, P).

AUTRE MATÉRIEL: Jaffré 1079, massif du Boulinda, secteur du Pic Poya, 900 m, sol ferrallitique cuirassé; MacKee 32577, Pouembout, Tiéa (Plateau) 400 m, maquis, terrain serpentineux altéré; Sévenet 978, cuvette Pic Poya.

## 10. Alyxia integricarpa Boiteau, sp. nov.

Frutex scandens, 2,5 m altus, ramis teretibus, cinereis, sine lenticellis. Folia opposita, longiuscule petiolata, petiolo 1-1,2 cm longo, lanceolata, basi cuneiformia,  $7 \times 3$ -4 cm, apice acuminata. Inflorescentiæ axillares, triflores, pedunculo 2 cm longo, pedicellis 2,5 cm

longis sub fructu. Flores ignoti. Mericarpia uniarticulata, articulis arcuatis utrinque attenuatis, 45-60 mm longis, lateraliter compressis, sanguineis. — Pl. 2, 1.

Type: MacKee 13875, contrefort NE du Mt Panié, forêt humide assez basse, 600-800 m (holo-, P).

Cette espèce est proche de A. cylindrocarpa Guillaumin, mais s'en distingue par ses méricarpes à un seul article arqué, comprimé latéralement, atteignant 45 à 50 mm de longueur et par ses feuilles acuminées-aiguës mais non mucronées, généralement plus coriaces. Bien que ses fleurs soient encore inconnues, elle mérite d'être distinguée. Le Mont Panié est d'ailleurs un site bien connu pour l'originalité de sa flore et sa richesse en espèces endémiques. Elle appartient à la série Cylindrocarpæ Boiteau.

### 11. Alyxia cylindrocarpa Guillaumin

Bull. Soc. Bot. Fr. 88: 365 (1941).

Cette espèce reconnaissable à ses feuilles coriaces, subcoriaces ou membraneuses mais toujours mucronées au sommet et aux articles de son fruit cylindriques non-arqués, atténués aux deux extrémités, atteignant 50 mm de longueur et portés par un stipe de 6 mm, doit être divisée en deux sous-espèces, dont la première compte à son tour deux variétés :

### subsp. cylindrocarpa

Feuilles subcoriaces ou membraneuses. Sommet des rameaux et pétioles glabres. Inflorescence glabre.

### var. cylindrocarpa

Liane grêle de 2 m environ. Feuilles subcoriaces, à nervures secondaires indistinctes, lancéolées, terminées au sommet par un acumen plus ou moins long, de 6-8 mm, peu distinct, obtusiuscule et mucroné, cunéiformes ou à peine arrondies à la base, de  $5-5,5 \times 1,3-2,5$  cm. — Pl. 3, 2-5.

TYPE: Balansa 2426, SE de la Table Unio, en forêt (holo-, P).

### var. obtusiuscula Boiteau, var. nov.

 ${\it A}$  varietate typica habitu fruticoso, foliis membranaceis basi clare rotundatis præcipue differt.

Frutex erectus, 3 m altus. Folia membranacea, nervis lateralibus vix conspicuis, 7-8-jugis, lamina ovata, basi rotundata, apice breviter (3-5 mm) acuminata, obtusiuscula, mucronata,  $3-3.5 \times 1.5-1.8$  cm. — Pl. 3, 1.

TYPE: MacKee 29001, Ouégoa, sentier de Parari, 100 m, forêt sur petit affleurement serpentineux (holo-, P).



Pl. 3. — Alyxia cylindrocarpa Guillaum. var. obtusiuscula Boit.: 1, rameau fleuri × 2/3 (Mac-Kee 29001). — Alyxia cylindrocarpa Guillaum.: 2, fragment de corolle × 4; 3, gynécée × 4; 4, gynécée × 10; 5, rameau fructifère × 2/3. (2-4, MacKee 13682; 5, Balansa 2426). — Alyxia margaretæ Boit. var. margaretæ: 6, rameau fleuri × 2/3; 7, fragment de corolle × 4; 8, gynécée × 4; 9, gynécée × 10; 10, graine × 1; 11, embryon × 1; 12, coupe transversale de la graine × 4. (6-9, MacKee 26692; 10-12, MacKee 28379). — Alyxia margaretæ var. acutifolia Boit.: 13, rameau fleuri × 2/3; 14, rameau fructifère × 2/3. (13, MacKee 23761; 14, MacKee 15629).

subsp. coriacea Boiteau, subsp. nov.

A subspecie typica habitu suffruticoso, foliis coriaceis, ramis petiolisque pubescentibus præcipue differt.

Frutex erectus 0,70 m altus vel arbusculus ramosus 0,30-0,50 m altus. Folia coriacea, crassa, ovata, apice acuta, mucronata, basi rotundata, nervis lateralibus non conspicuis,  $2,2 \times 1,2$  cm. Ramuli et petioli pubescentes. Inflorescentiæ valde pubescentes, articulis (immaturis).  $22 \times 4 \times 4$  mm.

Type: Däniker 1043, Mt Koniambo, sur serpentine, 700 m (holo-, Z!).

AUTRE MATÉRIEL: Däniker 1429, massif de Tiébaghi; Jaffré 1383, dôme de Tiébaghi, 400 m; MacKee 22199, Kopéto, crête E du Mt Vert, 700 m, maquis haut sur pente raide rocheuse (péridotite).

## 12. Alyxia margaretæ Boiteau, sp. nov.1

Frutex erectus, 1,5 m altus, ramis teretibus, cinereis. Folia opposita, falciformia, oblongo-lanceolata, apice longe acuminata, mucronata, basi rotundata, aliquid coriacea, nervis lateralibus distinctis, 8-9 cm longa, petiolo 0,5 cm longo. Inflorescentiæ axillares, glabræ, 3-flores vel in cymis bi- vel trinodibus 5-15-floris, pedunculo longissimo, 3,5 cm longo, pedicellis 1 cm longis. Calycis lobi ovato-acuminati. Corolla extus glabra, tubo 10 mm longo, lobis 4 mm longis. Ovarium globosum, sericeum. Mericarpia uni- vel biarticulata, articulis 55 mm longis arcuato-cylindraceis utrinque breviter rotundatis, stipite 2-3 mm longo.

#### var. margaretæ

Feuilles larges de 2-3 cm. Cymes composées, 5-15-flores. — Pl. 3, 6-12.

Type: MacKee 26692, Poindimié, Povila, 400 m, forêt humide sur crête schisteuse.

AUTRE MATÉRIEL: MacKee 28379, 31101, 31103, 31211, Ponérihouen, Pente E du Mt Aoupinié, de 500 à 700 m, exploitation forestière Devillers, forêt humide sur grauwackes, fl. avr., fr. mai.

#### var. acutifolia Boiteau, var. nov.

A typo differt foliis sublinearibus, 0,5-1 cm latis, apice longe attenuatis basi attenuatis vel cuneiformibus. Cymæ 3-flores, uninodes. — Pl. 3, 13-14.

TYPE: MacKee 23761, Pouébo, Ouangati, 800-900 m, forêt humide sur pente schisteuse.

AUTRE MATÉRIEL: MacKee 15629, Galarino, forêt-galerie, 50-100 m.

Espèce très bien individualisée; série Cylindrocarpæ Boiteau.

1. Dédiée à Mrs. Margaret MacKee, fidèle collaboratrice de H. S. MacKee, l'un des meilleurs récolteurs en Nouvelle-Calédonie.

#### BIBLIOGRAPHIE

- BOITEAU, P., ALLORGE, L. & SÉVENET, T., 1976. Révision des Rauvolfia de Nouvelle-Calédonie, *Adansonia*, ser. 2, 16 (1): 51-60.
- GUILLAUMIN, A., 1941. Matériaux pour la Flore de la Nouvelle-Calédonie LIX. Révision des Apocynacées, Bull. Soc. Bot. Fr. 88: 364-380.
- Markgraf, F., 1977. Floræ Malesianæ Praecursiores LV, Apocynaceæ, IV, Alyxia, Blumea 23: 377-414.
- Moore, S., 1914. A systematic account of the plants collected in New Caledonia and the isle of Pines by Prof. R. H. Compton, Part. I: Flowering Plants, 3-Gamopetalæ, Apocynaceæ, *Journ. Linnean Soc.*, Bot., 45: 356-366.
- Schlechter, R., 1906. Beitrage zur Kenntnis der flora von Neu-Kaledonien, Bot. Jahrb. 39: 239-242.



# REVISIÓN DEL GÉNERO ERBLICHIA (TURNERACEÆ)

M. M. ARBO

Arbo, M. M. — 30.04.1979. Revisión del género Erblichia (Turneraceæ), Adansonia, ser. 2, 18 (4): 459-482. Paris, ISSN 0001-804X.

RÉSUMÉ: URBAN réduit le genre Erblichia Seemann à une section du genre Piriqueta Aublet. Le tableau 1 montre les différences entre les deux genres. En fait, le genre Erblichia comprend une espèce américaine et quatre espèces malgaches. Piriqueta capensis Urban, placé par Urban dans la section Erblichia, possède bien tous les caractères de Piriqueta à l'exception de la pubescence. Le tableau 2 montre les relations spécifiques basées sur 4 paires de caractères : 3 espèces (E. berneriana, E. madagascariensis et E. antsingyæ) sont étroitement liées, tandis que E. integrifolia et E. odorata se trouvent isolées par leurs caractères exclusifs.

L'étude des pollens (3-colporés, zonorés, réticulés, hétérobrochés) confirme les affinités morphologiques : mailles irrégulières, murs sinués et bacules libres dans les lumens dans les 3 espèces affines; mailles équatoriales polygonales, plus petites chez E. odorata; mailles équatoriales réduites et sans bacules libres chez E. integrifolia.

Trois nouvelles combinaisons sont établies; une clé des taxa et des descriptions détaillées, morphologiques et palynologiques, sont données.

Outre ses affinités avec le genre Piriqueta, le genre Erblichia a des relations avec les genres Mathurina, Adenoa et Stapfiella.

ABSTRACT: URBAN treated the genus Erblichia as a section of Piriqueta. Table 1 shows the differences between these two genera. Four species of Erblichia are Madagascan and one is American. Piriqueta capensis Urban, a member of section Erblichia, according to URBAN, is kept under Piriqueta by virtue of possessing its characters with the exception of the pubescence. Table 2 shows the specific relationships based on 4 pairs of characters: 3 species (E. berneriana, E. madagascariensis and E. antsigyæ) are closely related, while E. integrifolia and E. odorata are isolated by their exclusive characters.

Pollen research confirms the morphological affinities: irregular reticulate, muri sinuate and free baculæ in the three related species; equatorial reticula polygonal and smaller in E. odorata; equatorial reticula reduced and without free baculæ in E. integrifolia.

Three new combinations have been found to be necessary. A key and detailed morphological and palynological descriptions are given.

Erblichia is moreover related to Mathurina, Adenoa and Stapfiella.

María M. Arbo, Departamento de Botánica, C.C. 209, 3400 Corrientes, Argentina.

#### TAXONOMÍA

En 1853 SEEMANN publica la lámina de Erblichia odorata, especie centroamericana, y en 1854 la descripción genérico-específica. En 1881 HOFFMANN describe E. madagascariensis. URBAN (1883) reduce el género Erblichia a una sección de Piriqueta, incluyendo en ella dos especies más: P. berneriana de Madagascar y P. capensis de Sudáfrica, considerando esta última especie como la transición entre las dos secciones: Erblichia y Eupiriqueta. En 1946, HUMBERT describe otra especie malgache, P. mandrarensis, que también corresponde a la sección Erblichia de URBAN. En 1963, CAPURON describe P. antsingyæ, también de Madagascar, y descubre que P. mandrarensis había sido descripta como Paropsia integrifolia (Passifloraceæ), estableciendo una nueva combinación.

De los autores que trataron la familia con posterioridad a Urban, algunos como GILG (1894) y Perrier de la Bâthie (1950) adoptan el criterio de Urban, pero otros como Rose (1899), Standley & Steyermark (1940), Hutchinson (1967) y Robyns (1967), reconocen el género Erblichia. Capuron (1963) expresa que posiblemente habría que hacer las combinaciones necesarias para pasar las especies malgaches de Piriqueta a Erblichia, pero se abstiene de hacerlo por no conocer las especies americanas. Robyns (1967) incluye en Erblichia además de las especies malgaches, la especie sudafricana, P. capensis, sin hacer las combinaciones.

Considero que entre *Erblichia* y *Piriqueta* hay suficientes caracteres diferenciales (cuadro 1). Además de la pubescencia, presencia o ausencia de estípulas y grado de soldadura de los sépalos, caracteres usados por URBAN, se suman el porte y la ornamentación de la semilla.

La disposición de los estilos es variable en la familia, son paralelos en la base en siete géneros y divergentes en tres : Erblichia, Mathurina y Adenoa. Todas las especies de Erblichia poseen pelos simples articulados en la axila de la base foliar. Este tipo de pelos, que no aparece en Piriqueta, se presenta en el tallo en los géneros africanos Wormskioldia y Streptopetalum.

CUADRO 1 : COMPARACIÓN DE ERBLICHIA Y PIRIQUETA

| CARACTERES             | Erblichia                                             | Piriqueta                                         |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Porte                  | Arbustos o árboles                                    | Hierbas o sufrútices                              |  |
| Pelos                  | Simples : unicelulares y arti-<br>culados             | Estrellados y glandulares                         |  |
| Estípulas              | Presentes                                             | Ausentes                                          |  |
| Sépalos                | Sublibres                                             | Soldados entre sí en la porción basal (1/5 — 1/2) |  |
| Anteras                | Generalmente apiculadas, po-<br>siblemente versátiles | Obtusas, introrsas                                |  |
| Bases de los estilos . | Divergentes                                           | Paralelas                                         |  |
| Semilla                | Escrobiculada                                         | Reticulada                                        |  |

Erblichia está constituído por cinco especies, una americana y cuatro malgaches. Después de haber estudiado este género y muchas especies de *Piriqueta* considero que *P. capensis* no debe incluirse en *Erblichia*, pues si bien tiene pelos simples unicelulares, todos sus caracteres son de *Piriqueta*.

| Caracteres                                                           | odorata | integrifolia | berneriana | madagascariensis | antsingyae |
|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|------------|
| base<br>foliar<br>2mm                                                |         | Ŋ            | 1          | experience (c)   |            |
| cicatriz<br>foliar<br>2mm                                            |         |              |            |                  |            |
| glándulas<br>foliares                                                |         |              |            |                  |            |
| alabastro<br>y<br>sépalo<br>5 mm                                     |         |              |            |                  |            |
| corona<br>2 mm                                                       |         |              | ***        |                  |            |
| anteras<br>2 mm                                                      |         |              |            |                  |            |
| divergencia<br>de los<br>estilos                                     |         |              |            |                  |            |
| 2 mm<br>base del<br>fruto y<br>cicatriz de<br>las piezas<br>florales |         |              |            |                  |            |

Fig. 1. — Comparación de caracteres diferenciales entre las especies de Erblichia.

El cuadro 2 representa gráficamente las relaciones entre las especies de *Erblichia*, usando cuatro pares de caracteres : 1) porte : arbóreo—arbustivo; 2) corona : reducida a apéndices epipétalos—entera; 3) ovario : con ginopodio—sésil; 4) sépalos, anteras y alabastro : agudos—obtusos.

CUADRO 2 : AFINIDADES ENTRE LAS ESPECIES DE ERBLICHIA

|         | Ovario : con ginopodio |            | sésil                               | ]        |
|---------|------------------------|------------|-------------------------------------|----------|
| Arbusto | E. integrifolia        |            | E. berneriana                       | Corona   |
| loc     |                        |            | E. madagascariensis<br>E. antsingyæ | : entera |
| Arbol   |                        | E. odorata |                                     | reducida |
|         | Alabastro : obtuso     |            | agudo                               |          |

Hacia abajo y hacia la izquierda figuran los caracteres exclusivos de Erblichia y hacia arriba y hacia la derecha los caracteres comunes con Piriqueta. Se observa que las especies malgaches, E. berneriana, E. madagascariensis y E. antsingyæ están claramente emparentadas entre sí, quedando E. integrifolia en la parte superior del cuadro y E. odorata en la base.

El estudio del polen confirma estas relaciones. Los granos de *E. berneriana*, *E. madagascariensis* y *E. antsingyæ* son muy similares entre sí. Los de *E. odorata* presentan la misma morfología, pero el tamaño de las mallas del retículo y de las báculas libres en los lúmenes es menor. El polen de *E. integrifolia* se distingue por el retículo de mallas muy pequeñas carentes de báculas libres en los lúmenes. La ornamentación diferente de estos granos apoyaría la separación de *E. integrifolia*, pero en *Turnera ulmifolia* esta variación se repite en distintas variedades.

Entre las especies de *Erblichia*, *E. integrifolia* es la única que presenta alabastros, sépalos y anteras obtusos, caracteres propios de los géneros africanos de Turneráceas. Otro carácter especial es la inserción de los filamentos estaminales sobre el ginopodio. Su posición es crítica, y según CAPURON podría constituir un género por sí sola, pero en ese caso también *E. odorata* constituiría un género independiente. Esta especie posee caracteres exclusivos como la corona reducida a apéndices epipétalos, brácteas foliáceas y una distribución geográfica particular : Centro-América.

A pesar de las excepciones citadas, las cinco especies comparten una serie de caracteres como el porte arbustivo o arbóreo, pelos articulados en las axilas foliares, corona, bases de los estilos divergentes y semillas escrobiculadas, cuya combinación las distingue entre todas las Turneráceas.

Erblichia está relacionado con dos géneros monotípicos: Mathurina, endémico de la isla Rodríguez (Mascareñas) y Adenoa, endémico de Cuba (Antillas), y también con Stapfiella, género propio de Africa tropical.

### ERBLICHIA Seemann<sup>1</sup>.

Bot. voy. Herald, tab. 27 (1853); ibid.: 130 (1854); O. HOFFMANN, Sert. plant. Madag.: 19 (1881); STANDLEY & STEYERMARK, Publ. Field Mus. Nat. Hist., ser. Bot., Madag. 1. 1606 (1899), SIANDET & STEERMARK, 1 401. Tield Mids. (1847) (1848), SIANDET & STEERMARK, 1 401. Tield Mids. (1847), Robyns, Ann. Missouri Bot. Gard. 54 (1) : 87 (1967).

— Esblichia Rose, Contr. U. S. Nat. Herb. 5 (4) : 166 (1899), sphalm.

- Piriqueta Aublet sect. Erblichia (SEEMANN) URBAN, Jahrb. Königl. Bot. Gart. Berlin 2:78 (1883); GILG, Nat. Pflanzenfam., ed. 1, 3 (6 A):57-64 (1894); *ibid.*, ed. 2, 21:459-466 (1925); Perrier de la Bâthie, Fl. Madag. et Com. 142:7 (1950).

Arbustos o árboles, pelos simples, ramas teretes irregularmente estriadas, porciones con entrenudos largos alternan con porciones con entrenudos cortos, pelos rojizos simples pluricelulares articulados en las axilas de las bases foliares y acompañando las yemas. Hojas más o menos agrupadas hacia el ápice de las ramitas, 1-3 estípulas a cada lado de la base foliar, venación pinada, venas prominentes en ambas caras, venas secundarias alternas u opuestas, curvadas. Alabastros generalmente agudos. Flores solitarias, axilares, homostilas, muy vistosas; pedúnculo bibracteado, pedicelo articulado, cilíndrico; cáliz 5, sépalos sublibres, generalmente agudos, prefloración quincuncial; corola 5, pétalos libres entre sí, unguiculados, insertos en la base del cáliz, caducos; corona presente; androceo 5-mero, estambres libres entre sí: anteras generalmente apiculadas, muy probablemente versátiles; estilos leve o marcadamente divergentes en la base. Cápsula unilocular trivalva, epicarpio granuloso o mamilífero. Semilla piriforme, ligeramente curvada, testa escrobiculada, levemente estriada longitudinalmente.

### TIPO: Erblichia odorata Seemann

### CLAVE DE LAS ESPECIES

- A. Arbol de 7-30 m altura; flores grandes, 6-8 cm de longitud, corona reducida a apéndices epipétalos. Centro-América..... 1. E. odorata A'. Arbustos o árboles hasta 10 m altura; flores hasta 5 cm de longitud, corona entera. Madagascar.
- 1. Dedicado a Ch. Erblich, uno de los administradores de los Jardines Reales de Hannover (Herrenhausen).

B. Alabastros rectos, elipsoidales, obtusos; sépalos obtusos con un mechón de pelos blandos, crespos, en el ápice; anteras cortas obtusas; ovario con un breve ginopodio; filamentos estaminales insertos en la base del ovario; corona libre; frutos globosos, cicatriz de las piezas florales muy ancha, simulando un corto estípite ...................... 2. E. integrifolia

- B'. Alabastros agudos o acuminados, ápice torcido; sépalos agudos o acuminados; anteras largas, curvadas, apiculadas; ovario sésil; filamentos estaminales insertos en la base de los sépalos; corona inserta en la base de pétalos y sépalos; frutos globosos o elipsoidales, cicatriz de las piezas florales angosta, anular.
  - C. Hojas comúnmente obovadas, hasta 11 cm, cortamente pecioladas, con glándulas en las crenas (a veces un par más desarrollado en la unión de pecíolo y lámina); sépalos con 2-4 pares de glándulas cónico-subuladas en la cara externa, cerca del margen; base de los estilos formando un ángulo de ca. 90º con el eje del ovario.
    - D. Hojas pequeñas (0,4-5,0 cm), ápice generalmente obtuso o retuso; cáliz 8-15 mm; anteras 2,0-5,5 mm.... 3. E. berneriana

D'. Hojas grandes (2-11 cm), ápice generalmente agudo o acuminado; cáliz 18-28 mm; anteras 5-10 mm ..... 4. E. madagascariensis

C'. Hojas elípticas, 13-20 cm, sésiles, base atenuada formando un falso pecíolo con un par de glándulas voluminosas en el ápice; sépalos sin glándulas; base de los estilos formando un ángulo obtuso (ca. 140°) con el eje del ovario...... 5. E. antsingyæ

### 1. Erblichia odorata Seemann (fig. 1, mapa 1).

Bot. voy. Herald, tab. 27 (1853); ibid.: 130 (1854); RECORD & HESS, Timb. New World: 533 (1943); ROBYNS, I.c.: 87 (1967); HERKLOTS, J. Roy. Hort. Soc. 96 (2): 498-500, ilust. (1971).

- Esblichia odorata Rose, l.c.: 166 (1899), sphalm.
- Piriqueta odorata (SEEMANN) URBAN, l.c.: 80 (1883).
- Piriqueta xylocarpa Sprague & Riley, Kew Bull. : 373 (1923); tipo : Campbell 33, British Honduras (holo-, K).
- Erblichia xylocarpa (Sprague & Riley) Standley & Steyermark, l.c.: 353 (1940).
- E. standleyi STEYERMARK, in STANDLEY & STEYERMARK, l.c.: 353 (1940); tipo: Yuncker, Koepper & Wagner 8323 (holo-, F; iso-, BM, K, S, US).

TIPO: Seemann s.n., Panamá, coast of southern Veraguas, Paredes Islands, on the outskirts of woods (holo-, K; fotografiado por Missouri Bot, Gard.).

Arbol 6-27 (-40) m altura, tronco 12-60 (-100) cm diámetro, madera color castaño claro, dura y resistente, copa circular; ramas pardas, tenuemente estriadas, glabras o glabrescentes, porciones de 4-12 mm con entrenudos cortos (0,2-0,5 mm) alternan con porciones de 5-20 cm con entrenudos largos (4-10 mm); ramas jóvenes ocráceas, cilíndricas o angulares, glabras a velutinas. Hojas con una sola yema axilar, acompañada por escasos pelos articulados, estípulas 1-2 mm, persistentes, 1-3 a cada lado, más desarrolladas las internas, triangulares o triangular-subuladas, rojizas, pubescentes; pecíolo 6-10 (-14) mm, eglanduloso, semicilíndrico o a veces canaliculado, glabro a ocráceo-velutino; lámina 4-13 (-20) × 2,0-4,5 cm, cartácea, lanceolada a obovado-lanceolada, base atenuada, ápice apiculado o acuminado, margen irregularmente crenado a serrulado, crenas menos notables en la parte basal, glandulosas, apiculadas u obtusas, apículo a

veces acompañado por un mechón de pelos, cara adaxial verde oscuro, lustrosa, glabra o con pelos adpresos en la vena media, 6-8 pares de venas secundarias formando ángulos de 60-80º con la vena media, cara abaxial ligeramente más pálida, glabra a velutina. Alabastro largamente acuminado, acumen espiralado describiendo 1/2-1 giro. Flores fragantes, pedúnculo 2,0-4,5 cm, 2-3 mm diámetro, cilíndrico o angular, a veces estriado, glabro a ocráceo-velutino: brácteas subopuestas a alternas, caducas, foliáceas, glabras a pubescentes, estipuladas, estípite hasta 4 mm, lámina 10-25 × 2-5 mm, lanceolada, base atenuada, ápice apiculado-acuminado, margen glanduloso serrado-crenado, pedicelo 0,8-3,0 cm, diámetro ligeramente mayor que el pedúnculo, glabro a velutino; receptáculo convexo, ligeramente ensanchado; sépalos 4,0-6,5 × 0,6-1,0 cm, brevemente soldados entre sí (1.5 mm), 3-5-nervados, oblongo-lanceolados, acuminados, largamente mucronados (2-8 mm), exteriormente verdes, amarillo-verdosos o con la porción central verde y los márgenes amarillos o salmón-anaranjados, glabros o pubescentes, pelos simples, adpresos, especialmente en la base y vena media; pétalos 6-8 (-10)  $\times$  3,5-4,8 cm, prefloración contorta, caducos, angulado-oboyados, amarillo oro a ígneos, a veces la uña pubescente especialmente en la cara adaxial, ápice obtuso o brevemente acuminado; corona reducida a un apéndice de 2-4 mm, escuamiforme, membranoso, a veces pubescente, con el borde superior profundamente lacerado, situado en la base de la uña de los pétalos; estambres insertos en la base de los sépalos, filamentos 4,5-5,3 cm, subulados, anaranjados, aplanados en la parte basal glabra a densamente villosa, anteras 2,5-6,0 mm, dorsifijas, oblongas, curvadas, verde-amarillentas a ocráceas, apículo 0,5-1,0 mm; ovario fusiforme 8-11 × 3-5 mm, verdoso, glabro a velutino, base prolongada en un corto ginopodio, ápice obtuso, estilos levemente divergentes en la base, 3,5-5,0 cm, cilíndricos, anaraniados, glabros o pubescentes en la base, estigmas infundibuliformes, anaraniados, borde brevemente fimbriado. Cápsula elipsoidal, 3,3-5,0 × 1,5-2,0 cm, valvas ovado-elípticas, obtusas, granulosas a mamilíferas, glabras a pubescentes, cicatriz de las piezas florales ancha, con 5 lóbulos bien marcados. Semilla 4-6 × 2-3 mm, amarillenta, cálaza subrotunda, hilo cónico 0,5 mm, arilo membranoso más largo que la semilla.

Nombres vernáculos. — México: sanjuanera (Chavelas & al., ES = 2953), axochitl, azuche, chamiso, jarro de oro, suelda con suelda (Gonzalez Ortega 6247), San Pedro (Matuda 3319), palo de mora. — Guatemala: candelaria de montaña (Steyermark 33448), candillaria, canop, conop, candelaria. — British Honduras: conup o roun roun (Gentle 5348), butterfly tree. — El Salvador: flor de fuego (Padilla 442).

- Notas: 1. En la descripción original de *E. odorata*, SEEMANN indica que los sépalos son contortos, el ovario sésil y lose stigmas capitados. En las flores que estudié la prefloración del cáliz es quincuncial, el ovario presenta un corto ginopodio y los estigmas son infundibuliformes.
- 2. La divergencia de los estilos es un carácter importante, no mencionado en la descripción original y mal representado en la ilustración.

- 3. En la descripción original de *Piriqueta xylocarpa* Sprague & Riley se describe una « infrutescencia corymbosa ». El tipo, *Campbell 33*, es un ejemplar deficiente, en el cual se ha interpretado como infrutescencia una rama con flores axilares cuyas hojas se han perdido.
- 4. Los pelos simples pluricelulares articulados que se encuentran en la zona axilar de las hojas en todas las especies de *Erblichia* son escasos y difíciles de observar en *E. odorata*.

#### CLAVE DE LAS VARIEDADES

### 1 a. Erblichia odorata var. odorata.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT: Sur de México y América Central. Crece en laderas selváticas hasta los 2000 m alt. En México florece en junio y julio y en América Central desde diciembre a abril. Las flores son visitadas por colibríes y por hormigas cortadoras, que prefieren los pétalos a las hojas (HERKLOTS, 1971).

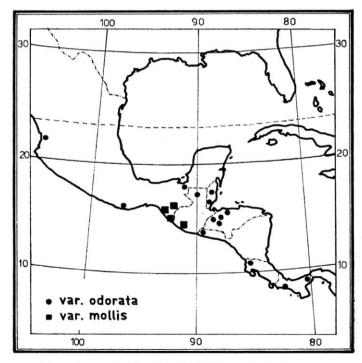

Mapa 1. — Distribución de Erblichia odorata Seemann.

MATERIAL ESTUDIADO: MÉXICO: Nayarit: González Ortega 6247, Cerro de la Gloria, 400 m, 28.6.1926 (K); Conzatti & al. 3291, Oaxaca, Pochutla, Cafetal San Rafael, 800 m, 14.5.1917 (MO); Matuda 3319, Tabasco, Balancan, 1.6.1939 (K); Chavelas & al., ES = 2953, Chiapas, Selva Lacandona, km 6, carr. Péniamo-Chancalá-Damasco, 150 m, 13-22.5.1968 (MO). — GUATEMALA: Tún Ortiz 766, Dep. Petén, Parque Nacional, Tikal, camino a Puerto Mendez, lado norte, km 163, 17.3.1970 (BM, MO). — BRITISH HONDURAS: Gentle 5348, Toledo District, Moffredye Creek, San Antonio, 26.4.1945 (S); Hunt 475, El Cayo District, Augustine Mountain Pine Ridge, resthouse hill, 1600', 25.4.1960 (US); Schipp S-718 A, Temash river, 100 ft, 9.4.1935 (BM, K, S); Schipp S-718, Camp 32. B.H. Guatemala survey, 2700 ft, 20.4.1934 (K). — EL SALVADOR: Padilla 442, Dep. Ahuachapán, 1924 (US). — HONDURAS: Allen 6178, Dep. Sta. Bárbara, on road to Mochito Mine, vcty. El Sauce, 750 m, 15.4.1951 (BM); Molina 25978, Dep. Comayagua, 10 km W of Siguatepeque new high way to the N coast, 1200 m, 18.4.1971 (BM, MO, US); Hazlett 1274, 2 km E of Lake Yojoa, 16.3.1974 (MO); Yuncker, Koepper & Wagner 8323, Dept. Atlantida, in open forest along banks of Salado River, above the village of Salado, vicinity of La Ceiba, 7.1938 (F, BM, K, S, US). — Costa Rica: Standley 46347, Prov. Guanacaste, Quebrada Azul, 29.1.1926 (US). - PANAMA: Allen 2468, Coclé, El Valle de Antón, trail to Las Minas, 1000 m (MO, US); Seemann s.n., Paredes Islands (K).

1 b. Erblichia odorata var. mollis (Standley & Stevermark) L. O. Williams.

Fieldiana, Bot. 29 (6): 368 (1961); STANDLEY & WILLIAMS, Fieldiana, Bot. 24 (7, 1): 112 (1961).

- Erblichia xylocarpa var. mollis Standl. & Steyerm., l.c.: 355 (1940).

TIPO: Steyermark 33448, Guatemala (holo-, F; iso-, F, US).

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT : Sur de México y Guatemala. Al parecer crece a elevaciones mayores que la variedad típica (WILLIAMS, 1961).

MATERIAL ESTUDIADO: MÉXICO: Nelson 3803, Chiapas, near Chicharras, 6000 ft, 12-15.2.1896 (US); Matuda 2021, Mapastepec, Sta. Rita, 1.1938 (K); 2789, Volcán Tacana, 1400 m, 17-23.3.1939 (K); 2653, Mt Ovando, 2.1938 (K). — GUATEMALA: Steyermark 33448, Dep. Quezaltenango, ridge top along Quebrada San Gerónimo, Finca Pireneos, lower south-facing slopes of Volcán de Santa María, between Santa María de Jesús and Calahuaché, 1300-2000 m, 1.1940 (F, US).

- 2. Erblichia integrifolia (Claverie) Arbo, comb. nov. (fig. 1, mapa 2).
- Paropsia integrifolia Claverie, Ann. Inst. Bot. Géol. Colon. Marseille, ser. 2, 7:66 (1909); Perrier de la Bâthie, Fl. Madag. et Comores 143:34 (1945).

Piriqueta integrifolia (CLAV.) CAPURON, Adansonia, ser. 2, 3 (1): 135 (1963).
P. mandrarensis Humbert, Not. Syst., Paris 12: 125 (1946); Perrier de la Bâthie, Fl. Madag. et Comores 142: 11 (1950); tipo: Humbert 13790, Madagascar (P).

TIPO: Perrier de la Bâthie 1629, Madagascar, « bois sablonneux des environs de Majunga » (holo-, P; iso-, P).

Gran arbusto o pequeño árbol, ramas pardas, glabras, con lenticelas elípticas o lanceoladas, porciones de 2-10 cm con entrenudos cortos (0,2-0.5 mm) alternan con porciones de 6-10 cm con entrenudos largos (2-7 mm); ramas jóvenes verde-amarillas a ocráceas, cilíndricas o a veces angulares,

tomentosas a velutinas, pelos erectos alutáceos a amarillo-oro. Hojas basales de las ramas reducidas a escamas triangular-subuladas, rojizas, coriáceas, densamente pilosas en la cara adaxial, las siguientes bracteiformes, rojizas, cubiertas de pelos blancos, blandos, crespos; nomófilos con una yema axilar, 1-3 estípulas a cada lado, cónicas a subuladas, 0,3-0,7 mm, rojizas, con numerosos pelos articulados; pecíolo 2-4 mm, canaliculado, piloso a tomentoso, a veces con pelos rojizos articulados mezclados, lámina 25-70 × 13-35 mm, cartácea, elíptico-lanceolada a lanceolada, base cuneada, margen crenulado a serrulado, con glándulas diminutas en las crenas y a veces un par de glándulas más desarrolladas 0,7 mm, en la unión de pecíolo y lámina, ápice obtuso o agudo, raras veces emarginado, cara adaxial verde obscuro, pilosa a tomentosa, cara abaxial verde claro, pilosa a velutina, venas mayores y menores ocráceas formando un retículo prominente, 5-7 pares de venas laterales formando un ángulo de 40-50° con la vena media. Alabastro recto, elipsoide, obtuso. Pedúnculo 1-10 mm, 0,4-0,6 mm diámetro, cilíndrico, tomentoso con pelos simples, erectos o curvados hacia el ápice; brácteas 1-6 mm, opuestas a subopuestas, oblongas a espatuladas, estípulas reducidas a dos prominencias cónicas rojizas, margen entero, ápice obtuso, pubescentes, con un mechón de pelos blandos, delgados, crespos en el ápice, con pelos articulados en la axila; pedicelo 3-13 mm, diámetro igual que el pedúnculo, pelos simples, cortos, crespos y otros largos, erectos o ligeramente acroscópicos; receptáculo subcilíndrico; sépalos 5,5-8,0 × 2,5-3,0 mm, sublibres, inervados por 3 venas, las laterales con 1-2 ramas hacia el lado externo, elípticos, márgenes de los sépalos internos membranáceos, ápice obtuso con un mechón de pelos delgados, blandos, crespos y a veces algunos pelos articulados, glabros en la cara interna y pubescentes en la externa; pétalos 15-23 × 7-13 mm, amarillos, obovados; corona 1,0-1,5 mm, libre, inserta en la base del ovario, glabra, con el borde superior laciniado; estambres insertos en la base del ovario (ginopodio), filamentos 6,5-10,0 mm, triangular-subulados, aplanados en la base, glabros, anteras 1,5-2,0 × 1 mm, dorsifijas, introrsas, rectas o con el ápice curvado después de la dehiscencia, base escotada, ápice obtuso; ovario 3,5 × 2-3 mm, piriforme, base generalmente prolongada en un corto ginopodio (hasta 0,5 mm), ápice obtuso, rugoso, glabro o con algunos pelos en la base y a lo largo de las venas medias, estilos 2-10 mm, levemente divergentes en la base, cilíndricos, glabros, estigmas 0,2-0,3 mm, brevemente fimbriados. Cápsula a veces ligeramente umbonada en el ápice, 6-12 mm, superficie granulosa, glabra o con algunos pelos simples en la base, valvas obtusas, cicatriz de las piezas florales muy ancha, con 5 lóbulos marcados. Semilla  $2,5-4,0 \times 1,5$ -2.0 mm, arilo membranáceo, borde desgarrado formando lóbulos de longitud variable, algunos tan largos como la semilla.

NOTA: En esta especie, lo mismo que en *E. odorata*, la base del ovario está prolongada en un corto ginopodio. En *E. odorata* los estambres se insertan en la base de los sépalos mientras que en *E. integrifolia* están insertos en la base del ovario. CLAVERIE describe los estigmas como cordi-

formes, lo cual no coincide con mis observaciones. CAPURON (1963) describe el ginopodio como androginóforo. Creo que corresponde usar el término ginopodio pues no se trata de una prolongación del eje floral sino de la base del ovario. Esta porción se dilata en el fruto maduro, lo que prueba que es parte del ovario, observándose las cicatrices de los filamentos estaminales sobre las valvas. Por otra parte, la cicatriz que dejan las piezas del perianto es muy ancha y cilíndrica, haciendo que el fruto parezca estipitado.

Nombre vernáculo: sahany (Rakotoniaini 6220 RN).

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT: Vive en el oeste y centro-sur de Madagascar, en la selva, sobre suelos arenosos generalmente, desde el nivel del mar hasta los 1100-1200 m de altitud.

MATERIAL ESTUDIADO: MADAGASCAR: Capuron 24219-SF, Ambongo, partie N de la forêt de Tsiombikibo au Sud du Cap Tanjona (Mitsinjo), 19.11.1965 (P); Ramamonjisoa 2010 RN y 2550 RN, Ankarafantsika, Tsamandroso, Ambato-Boeni, 17.10.1950 (P); Morat 3717 y 3722, N de Morondava, 11.1970 (P); Capuron 27860-SF, pentes inférieures et moyennes du versant oriental du massif de Lalanandro, au N d'Ihosy, 6.11.1967 (P); Capuron 28480-SF, vallée de la Menarahaka, à l'Est d'Ihosy, 19.12.1968 (P); Capuron 20572-SF, forêt de Jarindrano, rive gauche du haut Fiherenana, à l'Est de Maromiandry (Sakaraha), 29.12.1961 (P); Capuron 20589-SF, forêt de Zombitse, à l'Est de Sakaraha, 27-28.12.1961 (P); Capuron 20605-SF, forêt d'Analamarina (Hazoroa) au SE de Sakaraha vers 500-600 m, 28.12.1961 (P); Humbert 19635, ibid., vers 300 m, 6-9.12.1946 (P); Humbert 7061, bassin supérieur de l'Onilahy (Mangoky): vallée de l'Andranomiforitra, 1000-2000 m, 19.12.1928 (P); Humbert 13790, aux confins orientaux du domaine du SW, bassin de réception de la Mananara, affluent du Mandrare, sur les pentes occidentales des montagnes entre l'Andohahelo et l'Elakelaka, près de la piste d'Ampahiso à Mahamavo, 600-800 m, 1.1934 (P); Perrier de la Bâthie 1629, bois sablonneux des environs de Majunga (P); Rakotoniaini 6215 RN, Behara-Androy, 10.1.1954 (P); Rakotoniaini 6220 RN, ibid., 20.1.1954 (P).

# 3. Erblichia berneriana (Tulasne) Arbo, comb. nov. (fig. 1, mapa 2).

- Turnera berneriana Tulasne, Ann. Sc. Nat., Bot., ser. 5, 9: 322 (1868); Baillon, Bull. Soc. Linn. Paris 1: 576 (1886); Grandidier, Hist. Madag. (Plantes), Atlas tab. 131 (1891).
- Piriqueta berneriana (Tul.) Urban, Jahrb. Königl. Bot. Gart. Berlin 2: 78 (1883);
   « P. bernieriana », Perrier de la Bâthie, Flore Madag. et Comores 142: 8 (1950),
   orth. mut.

TIPO: Bernier 268, Madagascar (holo-, P; iso-, P). El especimen Boivin 2560 bis, citado por TULASNE es un duplicado de Bernier 268.

Arbusto 0,5-5,0 m; ramas pardas, marcadamente estriadas, glabras, lenticelas elípticas o lanceoladas, cicatrices foliares prominentes, porciones de 2-18 cm con entrenudos largos alternan con porciones de 0,2-3,0 cm con entrenudos cortísimos. Hojas con 1-2 yemas axilares, pelos articulados muy abundantes en la axila de la base foliar; estípulas 1 a cada lado, triangular-subuladas, 0,7-2,5 mm, rojizas, glabras, caducas; pecíolo 0,1-2,5 mm, eglanduloso, canaliculado, glabro; lámina (4-) 24-



Mapa 2. — Distribución de las especies malgaches de Erblichia.

 $50 \times (2,5-)$  10-21 mm, obovada, a veces lanceolada, cartácea, glabra o con algunos pelos erectos sobre las venas, base atenuada o cuneada, margen subentero o serrulado, a veces algo revoluto, dientes glandulosos, glándulas de mayor diámetro hacia la base (0,2-0,5 mm), ápice obtuso, retuso o emarginado, a veces agudo, 3-6 pares de venas secundarias formando un ángulo de  $40-60^{\circ}$  con la vena media, cara adaxial algo lustrosa, generalmente maculada con manchitas irregulares pardas o recorrida por líneas laberínticas, pardo-rojizas, igual que la cara abaxial. Alabastros brevemente acuminados, acumen torcido, describiendo 1/4 de giro, a veces con los mucrones libres en el ápice. Pedúnculo 2-27 mm,

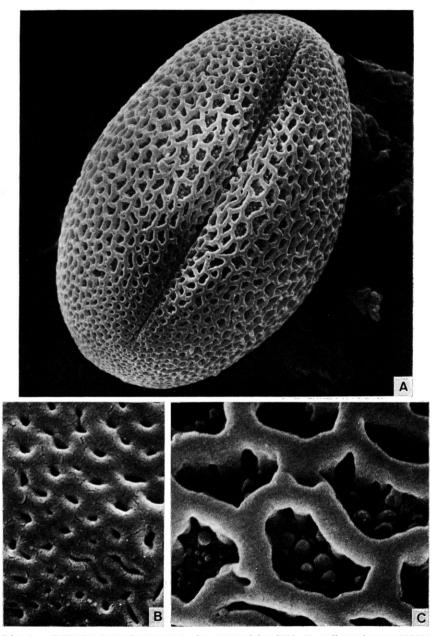

Lám. 1. — Erblichia odorata Seemann : A, vista ecuatorial  $\times$  2000; B, mallas polares  $\times$  10000; C, mallas ecuatoriales  $\times$  10000.

cilíndrico, levemente estriado; brácteas 0,2-1,0 mm, alternas a subopuestas, caducas, triangular-subuladas, con pelos articulados muy densos en la axila, glabras a ligeramente pilosas, estipuladas, estípulas diminutas cónicas; pedicelo 7-20 mm, glabro, levemente dilatado en el ápice; sépalos 8-15 mm, apenas soldados, oblongo-lanceolados, agudos, brevemente mucronados (hasta 0.5 mm), verdosos o amarillentos en la cara externa, amarillo-anaranjados en la interna, 3-5-nervados, con algunos pelos adpresos esparcidos por fuera y pelitos crespos en el ápice, glabros por dentro, sépalos externos generalmente munidos de 2-3 pares de glándulas cónicas o subuladas, rojizas, en la cara externa cerca del margen; corola 5-7 mm más larga que el cáliz, pétalos 12-19 × 8-13 mm, obovados, glabros, amarillos, anaranjados o rojizos, base cuneada, ápice obtuso o brevemente acuminado, 9-13 venas; corona 1,7-2,5 mm, blanquecina, inserta en la base de sépalos y pétalos, margen y a veces cara interna fimbriados; filamentos estaminales 3-9 mm, subulados, rosados o anaranjados, glabros, base aplanada soldada a la base de los sépalos, anteras 2,5-5,5 mm, amarillas, curvadas, subuladas, apiculadas (0,3-0,7 mm), base levemente emarginada, filamento inserto en una pequeña concavidad dorsal situada a 0.5 mm de la base; ovario 1,7-2,0 × 1,2-1,7 mm, sésil, glabro, ovoide, rugoso; estilos 7-11 mm, cilíndricos, estriados, glabros, rojizos, totalmente divergentes en la base; estigmas 0,5-1,5 mm, penicilados, amarillo-anaranjados. Cápsula 6-8 × 5-7 mm. glabra, subglobosa, superficie interna lisa con manchitas castañas, cicatriz de las piezas florales angosta. Semilla 3,0-3.5 × 1.5 mm, negruzca, glabra, hilo cónico, rafe linear, cálaza subrotunda no prominente, arilo membranáceo unilateral, tan largo como la semilla o menor.

Nota: Especie muy afín a *E. madagascariensis* de la cual se diferencia fundamentalmente por el tamaño de las hojas y de las piezas florales.

Distribución Geográfica y hábitat : Endémica de Madagascar, crece en la selva tropófila, sobre suelos arenosos o rocosos calcáreos, hasta 300 m alt.

MATERIAL ESTUDIADO: Capuron 23263-SF, forêt d'Orangea à l'Est de Diego Suarez, 25.2.1964 (P); Humbert & Cours 32219 y 32298, ibid., 22.1.1960 (P); Cours 5398, ibid. (P); Capuron 23030-SF, près d'Antsoha (piste d'Andrafiabe à la baie de Rigny-Diégo Suarez), 17.12.1963 (P); Humbert 32467 y 32514, collines et plateaux calcaires de l'Ankarana du nord (prov. de Diego Suarez), 30-350 m, 24.1-29.2.1960 (P); Keraudren 1691, ibid. (P); Humbert 18934, ibid., au sud d'Ambondrofe, 250 m, 12.1937-1.1938 (P); Humbert & Capuron 25542, ibid., entre Ambilobe et Anivorano, 4-9.3.1951, 200-300 m (P); Humbert 19240, collines et plateaux calcaires de l'Analamera (prov. de Diego Suarez), 50 m, 1.1938 (P); Capuron 20109-SF, bassin de la Saharaina, forêt de Sahafary, sur sables, 27.11.1958 (P); Capuron 22003-SF, ibid., vers 200 m, 20.2.1962 (P); Debray 1619-D, ibid., 21.3.1971 (P); Bernier 268, « crescit in littoribus arenosis, circa Lingvatou, nec non in insulis adjacentibus » (P); Boivin 2560 bis, ibid. (P).

# 4. Erblichia madagascariensis O. Hoffmann (fig. 1, mapa 2).

Sert. Plant. Madag. : 19 (1881).

Piriqueta madagascariensis (O. HOFFMANN) URBAN, Jahrb. Königl. Bot. Gart. Berlin
 2:79 (1883); PERRIER DE LA BÂTHIE, Flore Madag. et Comores 142:10, tab. 2 (1950).

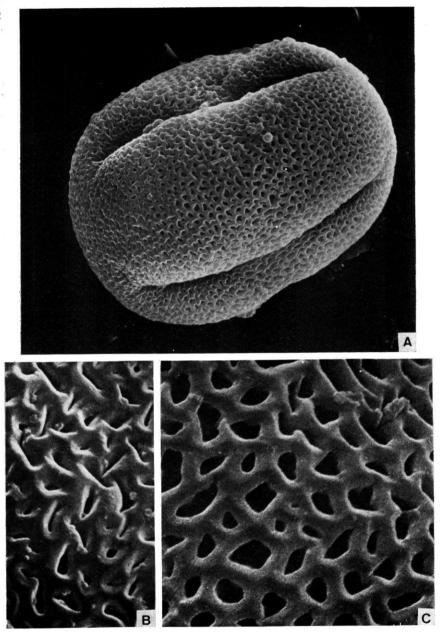

Lám. 2. — Erblichia integrifolia (Claverie) Arbo : A, vista ecuatorial × 2500; B, mallas polares × 10000; C, mallas ecuatoriales × 10000.

- Turnera madagascariensis (O. HOFFMANN) BAILLON, Bull. Soc. Linn. Paris 1: 582 (1886).
- Turnera hildebrandtii Baillon ex Perrier de la Bâthie, l.c.: 10 (1950), pro syn.

TIPO: Hildebrandt 3376, Madagascar (holo-, K; iso-, BM, M, W).

Arbol pequeño o arbusto; ramas pardas, glabras, con cicatrices foliares prominentes, porciones de 10-100 mm con entrenudos largos (2-20 mm) alternan con porciones de 2-3 mm con entrenudos cortísimos; ramas jóvenes 1.5-3.0 mm diámetro. Hojas con una sola vema axilar cubierta de pelos simples, cortos, erectos; estípulas 1 a cada lado, 0.5-4.0 mm, triangularsubuladas, rojizas, glabras, caducas; pecíolo 1-6 mm, eglanduloso, canaliculado, glabro; lámina 2-9 (-11) × 1-4 (-5,5) cm, obovada, a veces elíptica, cartácea, glabra o con algunos pelos simples erectos sobre las venas, base cuneada, margen subentero o crenulado, generalmente con un par de glándulas crateriformes (0.7-1.5 mm) en la base, crenas glandulosas, ápice brevemente acuminado, a veces obtuso, 5-6 pares de venas secundarias formando un ángulo de 50-60º con la vena media, cara adaxial algo lustrosa, con manchitas irregulares pardas, cara abaxial recorrida por líneas laberínticas pardo-rojizas. Alabastro brevemente acuminado, acumen torcido describiendo 1/4-1/2 giro. Pedúnculo cilíndrico 6,5-14,0 mm, estriado, con algunos pelos adpresos, brácteas 1,5 mm, alternas, caducas, triangulares, pilosas, con pelos articulados rojizos en la axila y a los lados, estípulas diminutas; pedicelo 20-28 mm, pelos adpresos esparcidos, levemente estriado; receptáculo levemente ensanchado; sépalos 18-28 × 3-5 mm, apenas soldados (1 mm), oblongo-lanceolados, acuminados, mucronados, rosados en la cara externa con el nervio medio verde claro, blanquecinos en la cara interna, 3-5-nervados, vena central más prominente que las laterales, pelos adpresos esparcidos por fuera y pelitos crespos densos en el ápice, glabros por dentro, a veces con 2-3 pares de glándulas cónicas alargadas rojizas en la cara externa cerca del margen; pétalos  $2.0-3.5 \times 1.2$ -2,0 cm, obovados, glabros, rosados en la cara externa, ígneos en la cara interna, uña amarilla, base de la lámina cuneada, ápice obtuso brevemente acuminado, 7-11 venas; corona 2-3 mm, amarilla, inserta en la base de sépalos y pétalos, margen superior y cara interna fimbriados; filamentos estaminales 9-14 mm, anaranjados, subulados, glabros, estriados, base aplanada soldada a la base de los sépalos; anteras 5-10 mm, amarillas, curvadas, subuladas, apiculadas (0,5-0,8 mm), base levemente emarginada, filamento inserto un una pequeña concavidad dorsal situada a 0.8-1.0 mm de la base; ovario 3-4 × 2,5-3,0 mm, glabriúsculo, ovoide, rugoso; estilos 12-20 mm, cilíndricos, estriados, glabros, anaranjados, totalmente divergentes en la base; estigmas 1,0-1,5 mm, penicilados, amarillos. Cápsula glabra, globosa, 9 mm diámetro, cara interna lisa jaspeada, cicatriz de las piezas florales angosta. Semilla 3,0-4,5 × 2 mm, negra, glabra, hilo cónico, rafe linear, cálaza subrotunda, arilo membranáceo 1,5-2,7 mm.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y HÁBITAT: Endémica de Madagascar, en la selva tropófila, terrenos calcáreos o basálticos, hasta 400 m alt., cerca de la costa marítima. Fl. y fr. en la estación lluviosa, diciembre a marzo (Perrier, 1950).

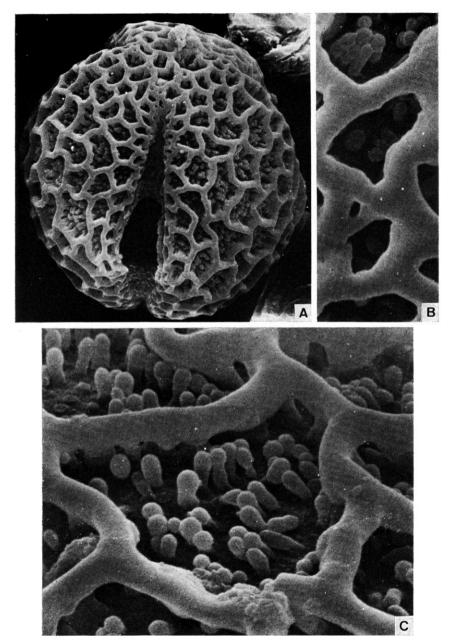

Lám. 3. — Erblichia berneriana (Tulasne) Arbo : A, vista subecuatorial y abertura  $\times$  2000; B, mallas polares  $\times$  10000; C, malla ecuatorial  $\times$  10000.

MATERIAL ESTUDIADO: MADAGASCAR: Hildebrandt 3376, Mt Ambóhitsi (Ambre), fl., 3.1880 (K, BM, M, W); Perrier de la Bâthie 1227, W, secteur Ambongo-Boina, falaise crétacée au bord de la mer à Amboanio près Majunga, 2.1901 (P).

- 5. Erblichia antsingyæ (Capuron) Arbo, comb. nov. (fig. 1, mapa 2).
- Piriqueta antsingyæ CAPURON, Adansonia, ser. 2, 3 (1): 133 (1963).

LECTOTIPO: Capuron 6832-SF, Madagascar, Ouest, forêt de l'Antsingy (P).

Arbol 8-10 m, tronco 10 cm diámetro, corteza pardo-verdosa, lenticelas suborbiculares; ramas jóvenes verdosas, tenuemente estriadas, 5-7 mm diámetro. Hojas sésiles, glabras, caducas, 1-2 yemas axilares, estípulas persistentes, 1-2 a cada lado, triangulares, glabras, rojizas, 0,5 mm; base foliar con una excrecencia semilunar que se desprende tempranamente del tallo: abscisión por encima de la excrecencia: pecíolo nulo: lámina elíptica, 13-20 × 5-10 cm, longitudinalmente plegada por encima de la base atenuada en un falso pecíolo de 10-20 mm, ápice acuminado brevemente mucronulado raro obtuso o subrotundo, margen subíntegro o crenado, glándulas cónicas acroscópicas en las escotaduras y un par de glándulas voluminosas, 3 mm diámetro, poculiformes en el ápice del falso pecíolo, 13-20 pares de venas laterales, formando un ángulo de 80º con la vena media. Alabastros agudos, ápice ligeramente torcido. Pedúnculo 4,5-8.0 cm, 1.2-1.7 mm diámetro, cilíndrico, levemente estriado, glabro; brácteas 1 mm, alternas, triangulares, rojizas, con un mechón de pelos articulados en la axila; pedicelo 15-28 mm, levemente estriado, glabro; receptáculo convexo, ligeramente ensanchado; sépalos 30 × 7-8 mm, soldados en la base (1,0-1,5 mm), glabros, 3-5 (-7)-nervados, ápice mucronado (1 mm); pétalos 35-46 × 20-30 mm, angulado-oboyados, anaranjado-rosados, ápice agudo a veces brevemente acuminado; corona 3 mm, membranácea, borde superior brevemente lacerado, inserta en la base de pétalos y sépalos, con 5 lóbulos opositipétalos más o menos marcados; estambres insertos en la base de los sépalos, filamentos 17-20 mm, subulados, aplanados en la base, glabros, anteras  $13 \times 1$  mm, curvadas, probablamente versátiles, subuladas, base emarginada, apiculadas (0,5-1,0 mm), filamento inserto en una pequeña concavidad dorsal situada a 1,2-1,5 mm de la base; ovario 4-5 mm, sésil, ovoide o cónico, rugoso, ápice obtuso con algunos pelos, estilos 20-25 mm, divergentes en la base, teretes, levemente estriados, glabros, estigmas penicilados. Cápsula ovoide, 25-30 × 20 mm, mamilífera, cicatriz de las piezas florales anular, angosta. Semilla 4-5 mm, parda, rafe linear ligeramente prominente, cálaza levemente saliente, arilo circundante abierto longitudinalmente, lacerado, en algunas porciones tan largo como la semilla.

Notas: Según la descripción original, las estípulas son axilares y caducas; de acuerdo con mis observaciones son laterales y persistentes. Las formaciones axilares observadas por CAPURON son yemas seriales,

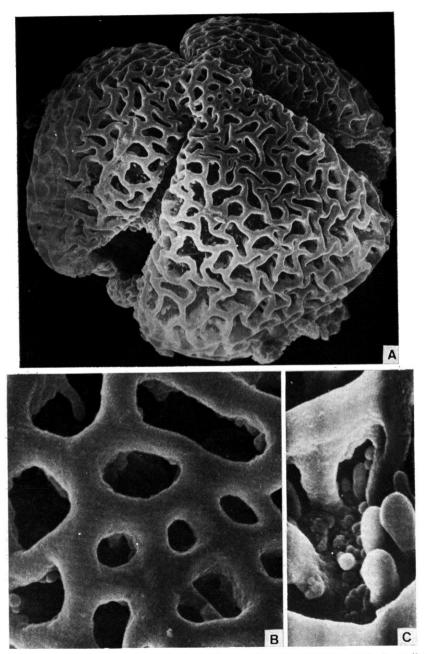

Lám. 4. — Erblichia madagascariensis O. Hoffmann: A, vista subpolar × 1600; B, mallas polares × 10000; C, malla ecuatorial (muro y báculas libres) × 10000:

que se pueden confundir fácilmente con estípulas porque están acompañadas por los mismos pelos articulados.

Distribución Geográfica y hábitat : Madagascar, especie rara de la selva (Capuron, 1963).

MATERIAL ESTUDIADO: MADAGASCAR: Capuron 6832-SF, W, forêt à feuilles caduques sur calcaires de l'Antsingy, près de la clairière d'Ambodiriana (E d'Antsalova, piste Antsalova-Tsiandro), 100-150 m, fl., fr. imm., bois, 15.12.1952 (P); Leandri 2173, ibid. (P); Razafindrakoto 4703-RN, ibid. (P).

### PALINOLOGÍA

Los granos de polen de *Erblichia* son prolados o subprolados, 3-colporados zonorados, medianos a grandes, reticulados, heterobrochados, muros simplibaculados. Sexina tan gruesa como la nexina o más; la nexina presenta, limitando los colpos, engrosamientos longitudinales que se interrumpen a la altura de los poros.

En el cuadro 3 figuran los siguientes parámetros : eje polar, eje ecuatorial, longitud de la abertura externa, longitud de la abertura interna. Las medidas, en µm, corresponden al promedio de 25 granos de polen, dándose además las medidas máximas y mínimas. Efectué las observaciones con microscopio óptico Wild M20 y con microscopio electrónico de barrido (MEB), equipo JSM-U3 Jeol. En ambos casos observé granos acetolizados

CUADRO 3 : PARÁMETROS MEDIDOS EN EL POLEN DE ERBLICHIA

| Especies                     | odorata | integri-<br>folia | berne-<br>riana | madagas-<br>cariensis | antsingyæ |
|------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------|
| Eje polar máxima mínima      | 55,8    | 40,7              | 50              | 66                    | 58,1      |
|                              | 63      | 45                | 55,2            | 70,2                  | 66        |
|                              | 39,6    | 36                | 42,6            | 59,4                  | 50,4      |
| Diámetro máxima mínima       | 41,6    | 31,7              | 40,6            | 54,4                  | 42,8      |
|                              | 47,4    | 36                | 45              | 60                    | 48        |
|                              | 34,8    | 28                | 36              | 51                    | 35,4      |
| Abert. externa máxima mínima | 45,4    | 31,3              | 40,4            | 50,4                  | 44,3      |
|                              | 54      | 33                | 48              | 54                    | 51,6      |
|                              | 36      | 27                | 33              | 46,8                  | 37,2      |
| Abert. interna máxima mínima | 12,3    | 10                | 14              | 11,1                  | 11,4      |
|                              | 16,2    | 12,6              | 18              | 13,2                  | 18        |
|                              | 9       | 7,8               | 9               | 9,6                   | 8,4       |

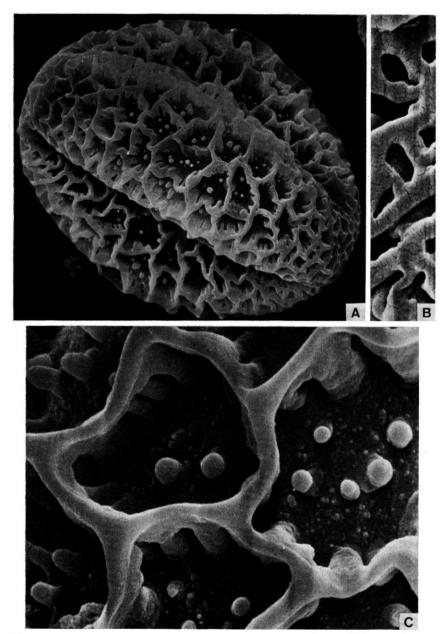

Lám. 5. — Erblichia antsingyæ (Capuron) Arbo : A, vista ecuatorial  $\times$  2000; B, mallas polares  $\times$  10000; C, mallas ecuatoriales  $\times$  10000.

clorinados según la técnica de ERDTMAN, montados en gelatina glicerinada para el microscopio óptico y sin medio de montaje, con metalización oro-paladio, para el MEB. Los preparados están depositados en la palinoteca de la Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes (PAL-CTES).

- **E. odorata** (*Molina 25978*, US). Lám. 1. Granos prolados, grandes. Abertura externa 0,6-2,4 μm de ancho. Muros del retículo 0,6 μm de espesor, apocolpios con mallas pequeñas (0,1-0,3 μm) y mesocolpios con mallas grandes poligonales (1,2-3,6 μm) cuyos lúmenes presentan gránulos baculoides. Contorno apo-mesocolpial triangular, lados de 9-15 μm. Sexina y nexina de igual altura aproximadamente (1,8 μm).
- E. integrifolia (Humbert 11689, P). Lám. 2. Granos subprolados, medianos. Abertura externa 0,6-2,4  $\mu m$  de ancho. Muros del retículo 0,6  $\mu m$  de espesor, mallas pequeñísimas en los apocolpios (0,4  $\mu m$ ) y mallas poligonales de 0,8-1,3  $\mu m$  en los mesocolpios. Contorno apo-mesocolpial triangular, lados de 8,4-9,0  $\mu m$ . Sexina y nexina de igual altura aproximadamente (1,2  $\mu m$ ).
- E. berneriana (Capuron 23030-SF, P). Lám. 3. Granos subprolados, medianos. Abertura externa 2,4-4,8 μm de ancho. Muros del retículo sinuosos, 0,6-0,9 μm de espesor, mallas polares de 1,8-3,0 μm y mallas ecuatoriales de forma irregular, 3,6-7,8 μm, con numerosas báculas en los lúmenes. Contorno apo-mesocolpial triangular, lados de 15,0-16,8 μm. Sexina 2,4 μm de altura, nexina 1,8 μm.
- E. madagascariensis (Perrier 1227, P). Lám. 4. Granos subprolados, grandes. Abertura externa 0,6 μm de ancho; muros del retículo sinuosos, 1,2 μm de espesor, mallas polares 1,2-3,6 μm y mallas ecuatoriales de forma irregular, 6-9 μm, con gránulos y báculas en los lúmenes. Contorno apomesocolpial triangular, lados de 7,2-15,0 μm. Sexina 3,6 μm de altura, nexina 2,4 μm.
- E. antsingyæ (Razafindrakoto 4703, P). Lám. 5. Granos prolados, grandes. Abertura externa 2,4 μm de ancho. Muros del retículo sinuosos, 0,5-0,6 μm de espesor, mallas polares 0,6-1,2 μm y mallas ecuatoriales 5,0-8,5 μm, de forma irregular, con algunas báculas en los lúmenes de superficie granulosa. Contorno apo-mesocolpial triangular, lados de 10,2-15,0 μm. Sexina 1,8-2,0 μm de altura, nexina 1,8 μm.

La morfología de los granos de polen refleja fielmente las afinidades entre las especies del género. *E. berneriana*, *E. madagascariensis* y *E. antsingyæ* forman un grupo natural, sus granos de polen son muy parecidos, aunque varían sus dimensiones y la magnitud de las mallas del retículo. *E. odorata* está aislada geográficamente y presenta caracteres únicos : sus granos de polen, si bien presentan la misma morfología, se diferencian por la forma y el tamaño de las mallas del retículo. *E. integrifolia* posee

caracteres exclusivos en el género y sus granos son distintos por sus dimensiones menores y por el retículo de mallas pequeñas donde faltan las báculas en los lúmenes. Las diferencias palinológicas entre *E. integrifolia* y las demás especies del género adquieren importancia si se las relaciona con otros caracteres; su importancia disminuye si se las considera aisladamente : en *Turnera ulmifolia* observé diferencias análogas estudiando el polen de distintas variedades.

Leroy (Adansonia, ser. 2, 12 (1) : 22-23, 1972) apoya con nuevas observaciones morfológicas la opinión de Capuron (1963), en el sentido que *Piriqueta integrifolia* debería constituir un género. Agrega a los caracteres citados por Capuron las brácteas florales estipuladas situadas en el ápice del pedúnculo floral y describe sus flores como

hipóginas, observando que en P. berneriana son períginas.

Estas importantes observaciones merecen un análisis teniendo en cuenta la totalidad del grupo. Según figura en las descripciones del presente trabajo, las brácteas son estipuladas en todas las especies, exceptuando tal vez las de *E. antsingyæ* que son muy reducidas. La inserción de las brácteas varia: *E. integrifolia y E. odorata* tienen las brácteas situadas en la extremidad del pedúnculo floral, *E. berneriana y E. antsingyæ* las tienen en la perción media y en *E. madagascariensis* el pedúnculo es muy corto, de modo que las brácteas quedan muy cerca del ápice. Con respecto a la organización de la flor, considero que las flores de todas las especies de *Erblichia* son hipóginas, ya que el receptáculo floral es plano o ligeramente convexo.

Si bien *Erblichia integrifolia* es excepcional en ciertos aspectos, tiene muchos caracteres comunes con las demás especies del género. Creo, por eso, que mantenerla en *Erblichia* contribuye a la mejor comprensión de la posición que esta especie ocupa dentro

de la familia.

La investigación fundamental para esta revisión se efectuó en el Laboratoire de Phanérogamie, Muséum National d'Histoire Naturelle, París, gracias a una beca de la International Federation of University Women. Se agradece encarecidamente la ayuda de la Dra. Alicia Lourteig y la gentil colaboración del personal técnico.

Se continuó el trabajo en el Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias Agrarias, Corrientes, Argentina, contando con la invariable atención del Ing. A. Krapo-

VICKAS y la Dra. Carmen L. CRISTÓBAL.

Las observaciones palinológicas con el microscopio electrónico de barrido (MEB) se hicieron en el Servicio de Microscopía Electrónica del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina, a cuya Carrera del Investigador pertenece la autora.

### BIBLIOGRAFÍA

Arbo, M. M., 1977. — Adenoa, nuevo género americano de Turneraceæ, *Hickenia* 1 (6) : 87-91.

BAILLON, H., 1886. — Liste des plantes de Madagascar, Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 1: 582.

CAPURON, R., 1963. — Note sur les Turneracées de Madagascar, Adansonia, ser. 2, 3 (1): 130-137.

CLAVERIE, P., 1909. — Contribution à l'étude anatomique et histologique des plantes textiles exotiques, *Ann. Inst. Bot. Géol. Colon. Marseille*, ser. 2, 7 : 11-207.

GILG, E. F., 1894. — Turneraceæ, *Natürliche Pflanzenfamilien*, ed. 1, 3 (6A): 57-64. GILG, E. F., 1925. — Turneraceæ, *ibid.*, ed. 2, 21: 459-466.

Grandidier, A., 1891. — Histoire physique, naturelle et politique de Madagascar, 3, Atlas 2, tab. 131, Paris.

HERKLOTS, G.A.C., 1971. — The butterfly tree, J. Roy. Hort. Soc. 96 (2): 498-500.

HOFFMANN, O., 1881. — Sertum plantarum madagascariensium, 20 p.

HUMBERT, H., 1946. — Sur une Turnéracée nouvelle de Madagascar, Notul. Syst. (Paris) 12: 125.

- HUTCHINSON, J., 1967. The genera of flowering plants, Dicotyledons 2: 349. Perrier de la Bâthie, H., 1945. Passifloracées, Flore de Madagascar et des Comores 143, 50 p.
- Perrier de la Bâthie, H., 1950. Turnéracées, ibid. 142, 13 p.
- RECORD, S. J. & HESS, R. W., 1943. Timbers of the New World. New Haven, Connect. ROBYNS, A., 1967. — Turneraceæ, in Flora of Panama, Ann. Missouri Bot. Gard. 54 (1): 85-94.
- Rose, J. N., 1899. Notes on Turneraceæ, Contrib. U.S. Natl. Herb. 5 (4): 165-168. SEEMANN, B. C., 1852-57. — The botany of the voyage of H.M.S. Herald., 483 p., 100 tab.,
- SPRAGUE, T. A. & RILEY, L. A. M., 1923. XL Decades kewenses. Plantarum novarum in Herbario Hortis Regii conservatorum, Kew Bull. 1923: 373.
- STANDLEY, P. C. & STEYERMARK, J., 1940. Studies of Central American Plants II. Turneraceæ. Publ. Field Mus. Nat. Hist., ser. Bot. 22: 351-357.
- STANDLEY, P. C. & WILLIAMS, L. O., 1961. Flora of Guatemala, Turneraceæ, Fieldiana, Bot., 24, Part 7 (1): 109-115.
- TULASNE, L. R., 1868. Flora madagascariensis, fragmentum tertium, Ann. Sci. Nat. (Bot.), ser. 5, 9: 298-344.
- URBAN, I., 1883. Monographie der familie der Turneraceen, Jahrb. Königl. Bot. Gart. Berlin 2: 1-152, 2 pl.
- WILLIAMS, L. O., 1961. Tropical American Plants II, Fieldiana, Bot., 29 (6): 345-372.

## UNE NOUVELLE ESPÈCE DE GOUANIA (RHAMNACÉES) ENDÉMIQUE DE L'ILE RODRIGUES AUX MASCAREIGNES

J. GUÉHO

Guého, J. — 30.04.1979. Une nouvelle espèce de Gouania (Rhamnacées) endémique de l'île Rodrigues aux Mascareignes, *Adansonia*, ser. 2, 18 (4): 483-486. Paris. ISSN 0001-804X.

RÉSUMÉ: Au cours de la révision du genre *Gouania* (Rhamnacées) pour la flore des Mascareignes, une nouvelle espèce, de l'île Rodrigues, a été découverte et est décrite ici. Nous la dédions à François Leguat, auteur des premiers récits sur l'histoire naturelle de cette île. Cette espèce, qui n'a plus été récoltée depuis 1942, est malheureusement peut-être éteinte.

ABSTRACT: While revising *Gouania* (*Rhamnacew*) for the mascarene flora, a new species from Rodrigues has been discovered and is described here. This species is dedicated to François Leguat, author of the first relation on the natural history of the island. Unfortunately, this species has not been collected since 1942 and may unfortunately be extinct.

J. Guého, The Mauritius Herbarium, M.S.I.R.I., Réduit, Mauritius.

### Gouania leguatii J. Guého, sp. nov.

— G. retinaria auct. non DC.: BALF. f., Bot. Rodr., in Phil. Trans. Roy. Soc., London 168: 335 (1879).

Scandens, lignosa, cirrhifera, ramis novellis piloso-ferrugineis. Stipulæ anguste lineares usque lineares, 2-3 mm longæ. Laminæ foliorum membranaceæ anguste usque late ovales, apice ± late acuminatæ usque truncatæ, basi rotundatæ usque truncatæ, (3,5-) 4-6,5 × 2-5 cm, nervis secundariis 5-6-jugis, ascendentibus, pagina superiore glabrescentibus, pagina inferiore nervis pilosis, marginibus ad apicem denticulatis usque glanduloso-dentatis. Inflorescentiæ racemiformes, laxæ, 5-10 cm longæ; flores 4-10-fasciculati, infimi pedunculati; bracteæ ovales, fere 2 mm longæ. Flores in diametro 4-4,5 mm, pedicellis 2-2,5 mm longis, calyce glabro vel pilos aliquot extra gerente, sepalis laxe ovato-acutis 1,5 mm longis, petalis cucullatis, fere 1 mm longis, apice rotundatis, basisubunguiculatis, antheris subglobosis 0,3-0,4 mm longis; disco lobis ligulatis subacutis vel paulo truncatis, sepalis æquilongis; stylo 1 mm longo, in floribus hermaphroditis trifido, in masculis brevissimo et apice trilobato.

Type: Jauffret 129, île Rodrigues, Cascade Victoire, fév. 1941 (holo-, MAU!).

Liane ligneuse; parties jeunes à pilosité ferrugineuse  $\pm$  dense devenant plus pâle et caduque. Stipules étroitement triangulaires à linéaires, longues de 2-3 mm environ, portant vers le sommet et le long des marges des poils soyeux jaunâtres. Pétioles  $\pm$  grêles, canaliculés, longs de 1,5-2,5 cm. Limbes foliaires membraneux, étroitement à largement ovales, (3,5-) 4-6,5  $\times$  2-5 cm (pouvant vraisemblablement être plus grands), arrondis ou tronqués à la base (non nettement cordés),  $\pm$  longuement acuminés au sommet; face supérieure glabrescente, à nervures non saillantes; face inférieure à nervures principales proéminentes, gardant plus longtemps leur pilosité; 5-6 paires de nervures secondaires ascendantes; marges entières, un peu ondulées, devenant denticulées à dentées-glanduleuses vers le sommet. Inflorescences racémiformes, lâches, ayant à leur base quelques fascicules pédonculés à l'aisselle des feuilles; axes grêles,



Pl. 1. — Gouania leguatii Guého, holotype (Jauffret 129).

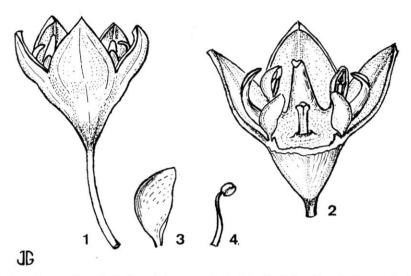

Pl. 2. — Gouania leguatii Guého : 1, fleur, vue latérale  $\times$  10; 2, fleur femelle (une partie du périanthe enlevée)  $\times$  12; 3, pétale  $\times$  20; 4, étamine  $\times$  20. (Jauffret 129).

flexueux, longs de 5-10 cm, à pilosité ± lâche; bractées ovales, brunâtres, + poilues sur les bords, longues de 2 mm environ. Fleurs en fascicules 4-10-flores, pédonculés; pédoncule atteignant à la base de l'inflorescence 1 cm de longueur, et fascicules pouvant être distants de 0,5-1 cm, plus rapprochés vers le sommet. Pédicelles grêles atteignant une longueur de 2-2,5 mm, glabrescents. Fleurs de 4-4,5 mm de diamètre; calice glabre ou muni de quelques rares poils face externe, sépales largement ovales aigus, longs de 1,5 mm, un peu épais; pétales cucullés, membraneux, longs de 1 mm environ, arrondis au sommet, rétrécis et subonguiculés à la base; étamines à anthères subglobuleuses longues de 0,3-0,4 mm; disque à lobes ligulés, aussi longs que les sépales, subaigus ou un peu tronqués au sommet; style bien développé, long de 1 mm, trifide au sommet dans les fleurs bisexuées, très court, affleurant au fond de la coupe calicinale et seulement trilobé au sommet dans les fleurs mâles. Fruit triptère, haut de 1,3-1,5 cm, large de 1,5-1,7 cm, échancré au sommet et obcordiforme ou un peu échancré aussi à la base; assise externe du péricarpe brun clair, mince, se désagrégeant à maturité et laissant voir le réseau des nervures. Graines gris jaunâtre, lisses, luisantes, ovales, atteignant 4-4,5 × 3 mm. — Pl. 1-3.

MATÉRIEL ÉTUDIÉ: RODRIGUES: *Balfour s.n.*, Trans. Venus Exped., fl. et fr., aoûtdéc. 1874, K; *Jauffret 105*, s. loc., fr. juill. 1940, MAU; *129*, Cascade Victoire, fl. janv.-fév. 1941, MAU (type); *138*, s. loc., fl. fév. 1942, MAU.

Des formes de cette espèce, existent à Aldabra et à Madagascar. Elle est assez proche de *G. laxiflora* Tul. dont le type est des Comores et se distingue de cette espèce essentiellement par les fascicules floraux nettement pédonculés et par les fleurs plus longuement pédicellées.



Pl. 3. — Gouania leguatii Guého, fruits (Jauffret 105).

BALFOUR dit qu'il n'a trouvé cette plante que deux fois, dans les parties hautes de l'Île. Depuis elle n'a été récoltée que par JAUFFRET au courant des années 1940-42. Un de ses échantillons MAU. R. 105 porte des fruits arrivés à pleine maturité. Les prospections récentes n'ont pas permis de la retrouver et il est à craindre qu'elle ait disparu.

REMERCIEMENTS: Nous sommes reconnaissants à MM. W. MARAIS et M. J. E. COODE du Royal Botanic Gardens, Kew, pour toute l'aide qu'ils nous ont apportée au cours de notre étude en août 1975; à M. J. Bosser de l'O.R.S.T.O.M. pour la révision critique de notre manuscrit; à MM. R. Antoine et R. Julien du M.S.I.R.I. pour les encouragements qu'ils nous ont toujours prodigués au cours de notre étude.

#### BIBLIOGRAPHIE

DE CANDOLLE, A. P., 1825. — Rhamnew, in Prodromus Systematis naturalis regni vegetabilis 2: 19-42.

BAKER, J. G., 1877. — Flora of Mauritius and the Seychelles: 52-53. BALFOUR, I. B., 1879. — Botany of Rodriguez, Phil. Trans. Roy. Soc. London 168: 335.

## NOTE SUR LES ENDOCARPES DE QUATRE ESPÈCES DE SPONDIAS D'AMÉRIQUE (ANACARDIACÉES)

A. HLADIK & N. HALLÉ

HLADIK, A. & HALLÉ, N. — 30.04.1979. Note sur les endocarpes de quatre espèces de Spondias d'Amérique (Anacardiacées), *Adansonia*, ser. 2, 18 (4): 487-492. Paris. ISSN 0001-804X.

RÉSUMÉ : Étude de l'endocarpe de *Spondias radlkoferi* J. Donn. Sm. comparé à ceux des *S. mombin* L., *S. purpurea* L. et *S. dulcis* Forst.; les caractères décrits, d'autant plus intéressants qu'ils sont persistants sur le terrain, se révèlent excellents pour confirmer la validité de cette espèce déjà réhabilitée à partir d'autres données morphologiques et phénologiques.

ABSTRACT: The endocarp of *Spondias radlkoferi* is compared with those of *S. mombin* L., *S. purpurea* L. and *S. dulcis* Forst. The characters described for the endocarp confirm the validity of this species already supported by other morphological and phenological data. These characters preserve well and provide an excellent criterion for field identification.

Annette Hladik, Laboratoire d'Écologie générale, 4 avenue du Petit Château, 91800 Brunoy, France.

Nicolas Hallé, Laboratoire de Phanérogamie, 16 rue Buffon, 75005 Paris, France.

Le Spondias radlkoferi J. Donn. Smith a récemment été réhabilité au rang d'espèce dans le cadre de la flore d'Amérique centrale (CROAT, 1974, 1975), à la suite des observations de terrain faites par divers chercheurs dans la Réserve biologique de l'île de Barro Colorado à Panama (Smithsonian Tropical Research Institute). Antérieurement, dans la Flore de Panama (BLACKWELL & DODSON, 1967), S. radlkoferi était considéré comme une simple forme localisée de S. mombin L., espèce hautement variable et à très grande répartition.

Les différences déjà notées sur ces arbres, assez communs à Barro Colorado, portent sur la structure des troncs, sur leur phénologie, sur les dates de la floraison et de la fructification, et enfin sur la couleur des fruits mûrs. Ces derniers sont très caractéristiques, jaunes chez *S. mombin* et verts chez *S. radlkoferi*, d'où les noms vernaculaires panaméens de « jobo amarillo » et de « jobo verde ».

Croat a relevé en outre des différences ± spécifiques tant dans la nervation et la pilosité des feuilles que dans la morphologie des fleurs et la taille des fruits. Sa description ne comporte pas de données valables sur la morphologie des endocarpes. Or, c'est là que nous sont apparus des caractères remarquables venant à l'appui de la réhabilitation spécifique.

Dans le présent travail, en complément de celui de CROAT, nous apportons donc les descriptions des endocarpes des deux *Spondias* de l'île de Barro Colorado et nous les comparons à deux autres espèces d'Amérique centrale, *S. purpurea* L. et *S. dulcis* Forst.

TECHNIQUE: Les fruits ont été nettoyés par brossage pour éliminer la couche mésocarpique profonde en particulier, et, par fin élagage, pour supprimer les terminaisons ramifiées et fibreuses qui enserrent et retiennent cette couche. Dans toutes les espèces, sauf cas de mauvaise conservation dû à un séjour prolongé sur sol forestier, le corpus endocarpique est très dur et très fibreux.

#### DESCRIPTION DES ENDOCARPES

**Spondias dulcis** Forst.: Corpus obpyramidal tronqué, aspect hérissé spécialement aux abords des extrémités; les bras sont très nombreux et longs avec quelques arceaux  $\pm$  rameux; on peut qualifier cette structure d'hystricoïde. Cinq ouvertures périapicales; un seul rang de fenêtres latérales alternées, inégales, parfois grandes; base faiblement cupulée autour de la colonne vasculaire axiale. — Pl. 1, 1, 2; 3, 1.

**Spondias nombin** L. : Corpus en tonnelet court ou obpyramidal tronqué, portant (8)10 crêtes longitudinales  $\pm$  ajourées en poutrelles longitudinales fortes; on peut qualifier cette structure de trabéculée. (4)5 ouvertures périapicales étroites; l'aire apicale pentagonale est plane et dégagée; un rang souvent incomplet de petites fenêtres latérales alternées; base entourée d'un fossé. — Pl. 1, 3-8; 3, 2.

Spondias purpurea L.: Corpus en tonnelet court muni de 4-5 crêtes ± ajourées renforçant la paroi externe des loges; ces crêtes supportent des poutrelles ± obliques ramifiées en solives, d'où une structure à la fois trabéculée et tigillée. 4-5 ouvertures périapicales séparées entre elles par des crêtes et, apicalement, par des saillies en boucles ou en crocs ± rameuses; trois ou quatre niveaux très irréguliers de petites fenêtres latérales inégales, non ou rarement alternées; base entourée de 4-5 perforations. — Pl. 2.

**Spondias radlkoferi** J. Donn. Sm.: Corpus en tonnelet ± allongé obconique tronqué, brièvement hérissé de nombreux bras très courts portant de fines et fragiles solives longitudinales; structure que l'on peut qualifier de tigillée. (3)4 ouvertures périapicales grandes autour du sommet dégagé réduit et non aplani; 2 ou 3 niveaux irréguliers d'ouvertures latérales non alternées; base entourée d'un fossé. — Pl. 1, 9-12; 3, 3.

MATÉRIEL ÉTUDIÉ: S. dulcis: fruits mûrs commercialisés à Paris, venant de Guadeloupe. — S. mombin: A. Hladik 493 bis, Panama, Barro Colorado island, 22.8.1967; s.n., ibid., 12.1977, fruits décharnés trouvés au sol; Bourgeau 3129, Mexique, Omealca, 9.1866. — S. purpurea: Bourgeau 184, Mexique, 4-5.1866; J.G. Jack 5293, Cuba, Santa Clara, 16.8.1927. — S. radlkoferi: A. Hladik s.n., Panama, Barro Colorado island, 12.1977, vieux endocarpes persistants au sol; Bourgeau 3130, Mexique, Omaelca, 9.1866.

Nota: herbiers (P) antérieurs à 1951, déterminés par Frank D. VENNING.

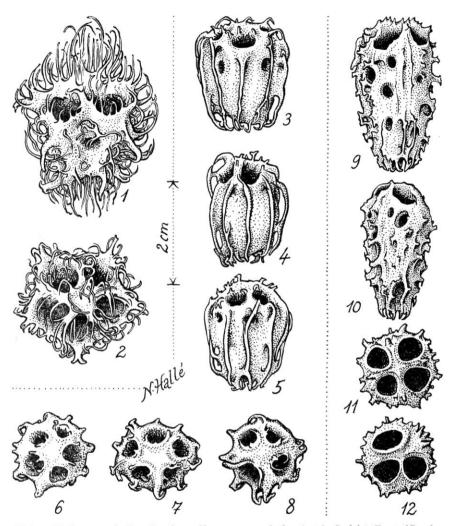

Pl. 1. — Endocarpes de Spondias de profil ou en vue apicale: 1 et 2, S. dulcis Forst. (Guadeloupe); 3-8, S. mombin L. (A. Hladik 493 bis); 9-12, S. radlkoferi J. Donn. Smith (A. Hladik s.n.).

### DISCUSSION ET NOTES ÉCOLOGIQUES

Dans la forêt, les caractères différentiels des troncs et plus encore des feuilles indiqués par CROAT, ne sont pas toujours très évidents. Comme les endocarpes, du fait de leur dureté, persistent sous les arbres tout au long de l'année, il est possible d'utiliser leurs excellents caractères différentiels

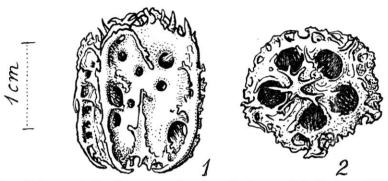

Pl. 2. — Endocarpe de Spondias purpurea L.: 1, profil; 2, vue apicale (Bourgeau 184).

pour identifier les pieds-mères. L'aire de chute des fruits doit être délimitée avec soin sous chaque couronne et il faut tenir compte des transports possibles de fruits dus aux animaux, au relief du sol et aux agents climatiques.

Il semble bien qu'à Barro Colorado, il n'y ait aucune hybridation entre *S. mombin* et *S. radlkoferi*. CROAT a bien montré le décalage de leurs cycles biologiques : floraison et fructification retardées chez *S. radlkoferi* par rapport à *S. mombin*.

Les analyses des fruits de S. mombin ont montré une grande concentration de sucres solubles et autres composés assimilables (HLADIK & al., 1971) et une analyse comparative de S. radlkoferi serait nécessaire. Ses fruits en apparence moins sucrés présentent un intérêt d'un autre ordre pour les animaux qui s'en nourrissent : celui d'être produits au cours d'une saison de moindre disponibilité alimentaire. Ainsi pouvons-nous suivre CROAT dans son hypothèse sur la filiation récente des deux Spondias, S. radlkoferi de type 4 dérivant de S. mombin de type 5 qui est un type fréquent dans le genre Spondias. Le fruit de S. mombin bien qu'apparaissant au cours d'une saison de forte production est suffisamment attractif pour les animaux pour être disséminé en grande quantité et permettre à l'espèce de se maintenir avec une densité relativement élevée. Les fruits les plus gros et éventuellement les plus sucrés sont d'ailleurs « sélectionnés » par les animaux, en particulier par plusieurs espèces de Primates et les disparités dans la grandeur des fruits entre les individus de cette espèce semblent être entretenues par cette pression sélective qui tendrait vers la rétention du caractère « gros fruit » (HLADIK & HLADIK, 1969). Au contraire, chez S. radlkoferi, c'est le caractère phénologique qui semble prédominant et aurait favorisé la ségrégation récente de cette espèce grâce à la même pression sélective due aux animaux se nourrissant des fruits et dispersant les graines. A Barro Colorado, la population de cette espèce est approximativement deux fois plus nombreuse que celle de S. mombin au moins en ce qui concerne les individus d'une circonférence supérieure à 60 cm, soit 45 S. radlkoferi et 20 S. mombin comptés sur 5 hectares (THORINGTON, 1975).

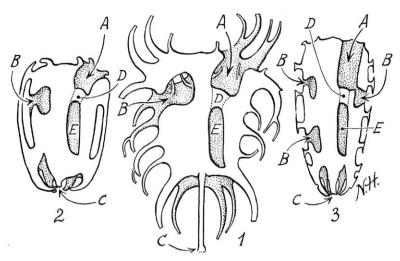

Pl. 3. — Endocarpes de Spondias vus en coupes longitudinales schématiques: 1, S. dulcis Forst.; 2, S. mombin L.; 3, S. radlkoferi J. Donn. Smith. — A, orifice de loge carpellaire; B, fenêtre endocarpique; C, colonne vasculaire axiale (base); D, opercule; E, loge monosperme.

#### CONCLUSION

La présence de deux espèces arborescentes sympatriques, très semblables en apparence, n'est pas un phénomène exceptionnel dans les forêts denses tropicales; cependant leur « identité spécifique » n'a été que très rarement travaillée étant donnée la complexité des grandes formes arborescentes, à cycle biologique peu connu et difficiles à récolter.

Dans le domaine de la zoologie, beaucoup de ces espèces dites jumelles (sibling species) ont été étudiées et discutées (cf. notamment MAYR, 1963, et BOCQUET & al., 1976) chez les petits mammifères, les oiseaux, les poissons et surtout les Invertébrés, mais peu chez les grands mammifères. Selon les couples d'espèces, le degré de similarité morphologique est d'ailleurs bien variable et il semblerait préférable d'adopter l'expression : espèces très proches phylogénétiquement (closely related species).

Nous proposons par cette description morphologique des endocarpes, déjà utilisée par exemple chez deux espèces de *Pseudospondias* d'Afrique (HLADIK & HALLÉ, 1973) et également chez les *Hugonia* africains (BADRÉ, 1971) une méthode simple et sûre de discrimination spécifique. Dans les herbiers, le développement de collections de graines et d'endocarpes serait vivement souhaité afin de servir de références fondamentales à des fins très variées (FARRON, 1977).

Dans le cadre des travaux récents portant sur les équilibres des écosystèmes forestiers et les problèmes de coévolution entre le monde végétal « nourricier » et le monde animal « coordinateur », les études morphologiques (et biochimiques) des fruits consommés par les animaux sont une des étapes à atteindre en vue d'une meilleure compréhension des phénomènes.

### RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- BABRÉ, F., 1971. Les Hugonia africains (Linaceæ) et leurs fruits, Adansonia, ser. 2, 11:95-106.
- BLACKWELL, W. H. & DODSON, C. H., 1967. Anacardiaceæ, in Flora of Panama, Annals of the Missouri Botanical Garden 54: 351-379.
- BOCQUET, C., GÉNERMONT, J. & LAMOTTE, M., 1976. Les problèmes de l'espèce dans le règne animal, Mémoires de la Société Zoologique de France 38, 407 p.
- CROAT, T. B., 1974. A reconsideration of Spondias mombin L. (Anacardiaceæ). Annals of the Missouri Botanical Garden 61: 483-490.
- CROAT, T. B., 1975. A case for selection for delayed fruit maturation in Spondias (Anacardiaceæ), Biotropica 6: 135-137.
- ENGLER, A., 1892. Anacardiaceæ, *Pflanzenfamilien* 3 (5): 150. FARRON, C., 1977. The treatment of seed and seedling collections, *Bauhinia* 6: 53-59. HLADIK, A. & HALLÉ, N., 1973. — Catalogue des phanérogames du Nord-Est du Gabon (5° liste), Adansonia, ser. 2, 13 : 527-544.
- HLADIK, A. & HLADIK, C. M., 1969. Rapports trophiques entre végétation et Primates dans la forêt de Barro Colorado, Panama, La Terre et la Vie 1 : 25-217.
- HLADIK, C. M., HLADIK, A., BOUSSET, J., VALDEBOUZE, P., VIROBEN, G. & DELORT-LAVAL, J., 1971. — Le régime alimentaire des Primates de l'île de Barro Colorado (Panama). Résultats des analyses quantitatives, Folia primatologica 16: 85-122.
- MAYR, E., 1963. Animal species and evolution, Harvard University Press, 797 p.
- THORINGTON, R. W., 1975. Tree mapping program, in Environmental monitoring and baseline data, 1974, Mimeograph. S.T.R.I., D. M. Windsor ed. Smithsonian Institution, Washington D.C.

# TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS D'AUTEURS DU TOME 18

| Arbo, M. M. — Revisión del género Erblichia (Turneraceæ)                                                                                                                                                        | 459 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BOITEAU, P. & ALLORGE, L. — Nouveaux taxons d'Alyxia (Apocynaceæ) de Nouvelle-Calédonie                                                                                                                         | 443 |
| BOITEAU, P., ALLORGE, L. & SASTRE, C. — Morphologie florale des <i>Apocynaceæ</i> : II. Caractères distinctifs entre <i>Ambelanieæ</i> ( <i>Plumerioideæ</i> ) et <i>Macoubeæ</i> ( <i>Tabernæmontanoideæ</i> ) | 267 |
| BOUDOURESQUE, E., KAGHAN, S. & LEBRUN, JP. — Premier supplément au « Catalogue des plantes vasculaires du Niger »                                                                                               | 377 |
| CAPURON, R. † & LEROY, JF. — Paracorynanthe, genre nouveau de Rubiacées-<br>Cinchonées malgache                                                                                                                 | 159 |
| Descoings, B. — Les formations herbeuses dans la classification phytogéographique de Yangambi                                                                                                                   | 243 |
| Dokosi, O. B. — A new species of Elytraria (Acanthaceж) occurring in East Africa                                                                                                                                | 433 |
| DURANTON, JF. — Étude phénologique de groupements herbeux en zone tropicale semi-aride. I. Méthodologie                                                                                                         | 183 |
| GILL, L. S. — Chromosome numbers of Angiosperms in Tanzania: II                                                                                                                                                 | 19  |
| - Karyotype of Vernonia æmulans Vatke (Compositæ)                                                                                                                                                               | 375 |
| GOVINDARAJALU, E. — The systematic anatomy of South Indian Cyperacex: Cyperus L. subg. Pycreus (Pal. Beauv.) C.B. Cl                                                                                            | 95  |
| Guéно J. — Une nouvelle espèce de Gouania (Rhamnaceæ) endémique de l'île                                                                                                                                        | 402 |
| Rodrigues aux Mascareignes                                                                                                                                                                                      | 483 |
| HALLÉ, N. — Les localités de récolte de H. Lecomte au Gabon et au Congo                                                                                                                                         | 153 |
| — Analyse du réseau phyllotaxique des écussons du cône chez <i>Pinus</i>                                                                                                                                        | 393 |
| HALLÉ, N. & DE WILDE, J. J. F. E. — <i>Trichostephanus acuminatus</i> Gilg (Flacourtiacées), une approche biosystématique                                                                                       | 167 |
| HLADIK, A. & HALLÉ, N. — Note sur les endocarpes de quatre espèces de <i>Spondias</i> d'Amérique ( <i>Anacardiacex</i> )                                                                                        | 487 |
| Jacques-Félix, H. — Les genres de Memecyleæ (Melastomataceæ) en Afrique, Madagascar et Mascareignes                                                                                                             | 221 |
| — Espèces nouvelles et peu connues du genre Memecylon (Melastomataceæ) en Afrique                                                                                                                               | 409 |
| Jacques-Félix, H., Mouton, J. A. & Chalopin, M. — Nervation et types foliaires chez les <i>Memecylon</i> (Melast.) africains                                                                                    | 67  |
| Jéréміе, J. — Étude des Monimiaceæ : révision du genre Hedycarya                                                                                                                                                | 25  |
| JÉRÉMIE, J. & RAYNAL-ROQUES, A. — Observations sur la végétation aquatique aux Petites Antilles : variations saisonnières d'une mare à Ruppia et Najas                                                          | 270 |
| à la Guadeloupe                                                                                                                                                                                                 | 279 |
| JEUNE, B. — Sur le déterminisme de la forme de feuilles de Dicotylédones.                                                                                                                                       | 83  |
| LETOUZEY, R. — Notes phytogéographiques sur les Palmiers du Cameroun                                                                                                                                            | 293 |
| LOBREAU-CALLEN, D. — Les caractères polliniques du genre Ranopisoa Leroy (Myoporacex)                                                                                                                           | 237 |
| MAZADE, M. — Contribution à l'étude de la flore agrostologique de l'Empire Centrafricain : I. Le genre Hyparrhenia                                                                                              | 129 |
| MORAT, P. — Note sur les Graminées de la Nouvelle-Calédonie                                                                                                                                                     | 257 |

| Nevling, L. I. & Niezgoda, Ch. J. — On the genus Schleinitzia (Leguminosæ-Mimosoideæ)                                                                                    | 345       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RAO, T. A. & JACQUES-FÉLIX, H. — Les types de sclérites foliaires et la classification des <i>Memecylon</i> africains                                                    | 59        |
| RAYNAL, J. — <i>Clematopsis</i> , genre africano-malgache: types biologiques et taxonomie                                                                                | 3         |
| RAYNAL-ROQUES, A. — Les plantes aquatiques alimentaires                                                                                                                  | 327       |
| ROBERT, MF. — Un nouveau pin pignon mexicain: <i>Pinus johannis</i> MF. Robert STEVENS, P. F. — A new species of <i>Rhododendron</i> ( <i>Ericacew</i> ) from New Guinea | 365<br>55 |
| St. John, H. — Ochrosia (Apocynaceæ) of the Hawaiian Islands, Hawaiian plant studies 60                                                                                  | 199       |

## TABLE ALPHABÉTIQUE DES UNITÉS TAXONOMIQUES ÉTUDIÉES OU CITÉES DANS LE TOME 18

Les noms de TRIBUS et de GENRES sont en capitales, les noms de sous-genres, de sections, d'espèces, de variétés et de formes sont en caractères courants romains, les noms de taxa nouveaux sont en caractères gras; les synonymes sont en italiques. Les numéros renvoient aux numéros de pages.

#### A

ABATIEÆ Eichl., 168 ACACIA Mill., 318 erythrocalyx Brenan, 386 insularum Guill., 359 spirorbis Labill., 265 ACER L. pseudoplatanus L., 85, 91 ACORUS L. calamus L., 331 ACROSTICHUM L. aureum L., 297 ADENIUM Ræm. & Schult. obesum (Forsk.) Ræm. & Schult., 379 ADENOA Arbo, 459, 460, 463 AFROSERSALISIA, A. Chev. cerasifera (Welw.) Aubrév., 302, 304 AFZELIA Sm. africana Sm. ex Pers., 380 ALBIZIA Durazz., 350 adianthifolia (Schum.) W. F. Wight, anthelminthica Brongn., 319 gummifera (Gmel.) C. A. Sm., 302 julibrissin Durazz., 351 zygia (DC.) J. F. Macbr., 296, 387 ALISMA L. plantago-aquatica L., 330 ALSTONIA R. Br. boonei de Wild., 296 ALTERNANTHERA Forsk. sessilis DC., 331 ALIXIA Banks ex R. Br., 443 ser. Baillonianæ Boiteau, 444, 450, 452 baillonii Guillaum., 444, 445 caletioides (Baill.) Guillaum., 448 clusiophylla (Baill.) Guillaum., 444 cylindrocarpa Guillaum., 445 subsp. coriacea Boiteau, 446, 456 subsp. cylindrocarpa var. cylindrocarpa, 446, 454 var. obtusiuscula Boiteau, 446, 454, 455

ser. Cylindrocarpæ Boiteau, 445, 446, 452 sqq. discolor Boiteau, 447, 449 disphærocarpa Heurck & Muell. Arg., dolioliflora Guillaum., 448 glaucophylla Heurck & Muell. Arg., 445 ser. Globuliferæ Markgr., 444, 448, 449 hurlimannii Guillaum., 445 integricarpa Boiteau, 446, 451, 453 kaalaensis Boiteau, 446 læseneriana Schltr., 445 var. læseneriana, 450 var. macrocarpa Boiteau, 450 margaretæ Boiteau var. acutifolia Boiteau, 446, 455, 456 var. margaretæ, 446, 455, 456 ser. Megalocarpæ Markgr., 446 microbuxus (Baill.) Guillaum., 448, 450 microcarpa Boiteau, 449 nummularia S. Moore, 447, 448 obovata Seeman, 450, 452 var. oubatchensis Schltr., 452 oppositifolia Boiteau, 445, 451, 452 oubatchense Schltr. ex Guillaum., 452 oubatchensis (Schltr.) Boiteau, 445, 450 podocarpa Heurck & Muell. Arg., 448, pseudoserpentina Boiteau, 448 ser. Reinwardtianæ Markgr., 444, 445 rubricaulis (Baill.) Guillaum., subsp. poyaensis Boiteau, 446, 451, subsp. rubricaulis, 446, 453 sarasinii Guillaum., 444 scortechinii King & Gamble, 446 serpentina S. Moore, 448 ser. Suaves Boiteau, 444 suavis (Baill.) Schltr., 444 tisserantii Montrouz., 449 torqueata (Baill.) Guillaum., 447 vieillardii Boiteau, 445, 452 AMBELANIA Aubl., 273 acida Aubl., 268, 272, 275

| AMBELANIEÆ Pich. ex Boiteau, Allorge     | var. intonsus (Nees) Hack., 150          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| & Sastre, 267, 268, 272, 274, 276        | lindenii Steud., 150                     |
| AMBELANIINÆ Pich. 267, 268, 272, 276     | lugugaensis Vanderyst, 150               |
| AMBLYGONOCARPUS Harms                    | var. levervilleensis Vanderyst, 150      |
| andongensis (Welw. ex Oliv.) Exell &     | newtonii Hack., 150                      |
| Torre, 316                               | niarensis Franch., 150                   |
| AMMANNIA L.                              | nlemfuensis Vanderyst, 150               |
| coccinea Rottb., 283, 284, 286, 287      | var. villosus Vanderyst, 150             |
| AMPHIMAS Pierre ex Harms                 | nsokii Vanderyst, 150                    |
| pterocarpoides Harms, 296                | var. van-houttei Vanderyst, 150          |
| ANACARDIUM L.                            | var. violascens Vanderyst, 150           |
| occidentale L., 379                      | nyassæ Rendle, 150                       |
| ANAPHRENIUM E. Mey. ex Endl., 318        | obscurus K. Schum., 150                  |
| ANCISTRACHNE Blake                       | osikensis Franch., 150                   |
| ancylotricha (Quis. & Merr.) Blake, 262  | pachyneuros Franch., 150                 |
| maidenii (Hamilton) Blake, 262           |                                          |
|                                          | phænix (Rendle) K. Schum., 150           |
| numæensis (Balansa) Blake, 257, 261      | pilosovaginatus De Wild., 151            |
| sqq.                                     | pleiarthron Stapf, 151                   |
| uncinulata (R. Br.) Blake, 262, 264      | pæcilotrichus Hack., 151                 |
| ANCISTROPHYLLUM (Mann & Wendl.)          | pseudapricus Stapf, 196                  |
| Mann & Wendl.                            | rufus (Nees) Kunth, 151                  |
| majus Burret, 314                        | var. auricomus Pilger, 151               |
| opacum (Mann & Wendl.) Drude, 314        | var. exarmatus Stapf ex A. Chev., 151    |
| robustum Burret, 314                     | var. fulvicomus (Hochst.) Hack., 151     |
| secundiflorum (Pal. Beauv.) Wendl.,      | var. glabrescens Chiov., 151             |
| 314                                      | seretii De Wild., 151                    |
| ANDROPOGON L.                            | setifer Pilger, 151                      |
| altisssimus Hochst. ex A. Braun, 150     | tectorum Schum. & Thonn., 300            |
| bagirmicus (Stapf) A. Chev., 150         | trachypus Trin., 151                     |
| barteri Hack., 150                       | vandersystii Franch., 151                |
| bouangensis Franch., 150                 | viancinii Franch., 151                   |
| brachypodus Stapf ex A. Chev., 150       | vulgaris Vanderyst, 151                  |
| bracteatus H.B. & K. ex Willd., 150      | var. glaucus Venderyst, 151              |
| buchananii Stapf, 150                    | var. major Vanderyst, 151                |
| chrysargyreus (Stapf) Stapf ex A. Chev., | welwitschii (Rendle) K. Schum., 151      |
| 150                                      | xanthoblepharis Trin., 151               |
| chrysopogon Welw. ex Rendle, 150         | yinduensis Vanderyst, 151                |
| cyanescens (Stapf) A. Chev., 150         | ANDROSCÆPIA Brongn., 150                 |
| cymbarius L.                             | barteri Anders. ex Oliv., 150            |
| var. lepidus (Nees) Stapf, 150           | ANINGERIA Aubrév. & Pellegr.             |
| diplandrus Hack., 150                    | altissima (A. Chev.) Aubrév. & Pellegr., |
| dybowskii Franch., 150                   | 304                                      |
| eberhardtii (A. Camus) Merrill, 150      | ANNONA L.                                |
| familiaris Steud.                        | senegalensis Pers., 318                  |
| var. levervilleensis Vanderyst, 150      | ANOGEISSUS (Wall. ex DC.) Guill. &       |
| filipendulinus Hochst. ex Steud., 150    | Perr.                                    |
| filipendulus Hochst., 150                | leiocarpus (DC.) Guill. & Perr., 318     |
| fulvicomus Hochst., 150                  | ANONYCHIUM Schweinf., 316                |
| var. approximatus Hochst., 150           |                                          |
| gayanus Kunth                            | ANTHERICUM L.                            |
| var. bisquamulatus (Hochst.) Hack.,      | brehmerianum Bak., 20, 21, 22            |
| 196                                      | limosum Bak., 378                        |
| intonsus Nees, 150                       | suffruticosum (Bak.) MRedh., 20          |
| kapandensis De Wild., 150                | ANTHISTIRIA L.f.                         |
| kimuengensis Vanderyst, 150              | andropogonoides Steud., 151              |
| kiwuensis Pilger, 150                    | balansæ Grev. & Lem., 151                |
| lasiobasis Pilger, 150                   | barteri Munro ex Oliv., 151              |
| lecomtei Franch., 150                    | cymbaria (L.) Roxb., 151                 |
| lepidus Nees, 150                        | foliosa H.B. & K., 151                   |
|                                          |                                          |

humboldtii Nees, 151
latifolia Anders., 151
pilosa J.S. & C.B. Presl, 151
reflexa H.B. & K., 151
APONOGETON L.f., distachyon L.f., 331
eberhardtii A. Camus, 331
fenestrale Hook. f., 331
ARTEMISIA L., 12
ARYTERA Bl.
collina Radlk., 265
ASPILIA Thou.
paludosa Berh., 379
AVICENNIA L.
germinans (L.) L., 297

### В

BALANITES Del. ægyptiaca (L.) Del., 318 BAMBUSA Schreb. abyssinica A. Rich., 310 BIDENS L. pilosa L., 23 BLEEKERIA Hassk., 199 compta (K. Schum.) Wilbur, 200 compta auct., 208 BOLBOSCHŒNUS Palla, 333 BONTIA L., 241 BORASSUS L. æthiopum Mart., 293, 298, 299, 300, 301, 318 BOSCIA Lam., 318 BOUTELOUA Lag. curti-pendula Torr., 370 gracilis Steud., 370 BRASENIA Schreb. schreberi Gmel., 332 BREVIEA Aubrév. & Pellegr. leptosperma Aubrév. & Pellegr., 304 BRIDELIA Willd. ferruginea Benth., 300, 301 **BRUGUIERA Lam** gymnorhiza (L.) Lam., 22 **BULBOSTYLIS Kunth** scabricaulis Cherm., 381 BUTOMUS L. umbellatus L., 332 BUTYROSPERMUM Kotschy, 318

C

CAJANUS Adans. cajan (L.) Millsp., 22 CALAMUS L. deerratus Mann & Wendl., 314 CALDESIA Parl., 330

CALLA L. palustris L., 331 CALLIANDRA Benth, 350 CANARIUM L. schweinfurthii Engl., 296 CANNA L. glauca L., 332 CANTHIUM Lam. cornelia Cham. & Schltr., 388 CAPRARIA L. biflora L., 282 CAPSICUM L., 89 sqq. annuum L., 86 sqq. CARAPA Aubl. grandiflora Sprague, 302 obovata Bl., 22 CARDAMINE L. pennsylvanica Muhl., 332 pratensis L., 332 yesoensis Max, 332 CARISSEÆ K. Schum., 272, 273, 276 CARNEGIEA Britton & Rose eximia Perk., 42 CARPODINUS R. Br. ex G. Don, 316 CARYOTA L. urens L., 294 CASEARIA Jacq. barteria Mast., 179 silvana Schltr., 265 CASSIA L. occidentalis L., 22 CASSYTHA L. filiformis L., 385 CASUARINA Adans. chamæcyparis Poiss., 258 CEANOTHUS L. greggii A. Gray, 370 CECROPIA Loefl. peltata L., 297 CEIBA Mill. pentandra (L.) Gærtn., 296 CENTELLA L. asiatica (L.) Urb., 342 CERATONIA L. siliqua L., 316 CERATOPTERIS Brongn. thalictroides (L.) Brongn., 339 CERBERA auct. parviflora auct., 199 CERIOPS Arn. tagal (Perr.) C.B. Robinson, 20 sqq. CHILOCARPEÆ Pich., 273, 274 CHILOCARPUS Bl., 273, 274 CHLORIS Sw., 283 barbata Sw., 284

CHLOROPHYTUM Ker-Gawl.

arundinaceum Bak., 20

carsonii Bak., 20 sqq.

filipendulum Bak., 20 sqq. macrophyllum (A. Rich.) Aschers., 378 subsp. scabiosifolia, 15, 16 trifida (Hook.) Hutch., 12 uhehensis (Engl.) Hutch., 5 CLEIDION BI. verticillatum Baill., 265 villosa (DC.) Hutch., 5, 15 subsp. kirkii (Oliv.) J. Rayn. & Brum-CLEMATIS L., 3, 14 mitt, 16 anethifolia Hook., 7, 8, 12 subsp. oliveri (Hutch.) J. Rayn. & angustifolia Jacq., 4 Brummitt, 18 bojeri Hook., 4, 5, 7, 8, 12, 15 dissecta Bak., 7, 9 subsp. stanleyi (Hook.) J. Rayn. & Brummitt, 16 falciformis Vig. & Perr. subsp. uhehensis (Engl.) J. Rayn. & f. « clematopsis » H. Perr., 12 Brummitt, 18 ibarensis Bak., 6 subsp. villosa, 16, 17 kirkii Oliv., 15, 16 COCOS L. longipes Freyn, 10 mauritiana Lam, 6, 7, 9, 10, 12 nucifera L., 297 oligophylla Hook., 10, 12 CODIA J.R. & G. Forst. oliveri Hutch., 18 montana J.R. & G. Forst., 265 pimpinellifolia Hook., 8 COMBRETUM Læfl., 14 f. « clematopsis » H. Perr., 12 CONYZA Less. pseudoscabiosifolia H. Perr., 10 floribunda H.B. & K., 21, 23 scabiosifolia DC., 4, 15, 16, 17 CORDYLA Lour. simensis Fresen., 6 pinnata (Lepr. ex A. Rich.) Miln.-Redh., stanleyi Hook., 4, 16 316 trifida Hook., 8, 12 CORYNANTHE Welw., 159, 160, 163, trifida auct., 12 166 uhehensis Engl., 18 COSTUS L. villosa DC., 4, 5, 15 sqq. afer Ker-Gawl., 22 subsp. anethifolia (Hook.) O. Ktze., COUMA Aubl., 272 12 COUMINÆ Pich., 273, 274 subsp. bakeri O. Ktze., 12 CRINONIA Banks ex Tul., 27 subsp. emirnensis O. Ktze., 12 CRINUM L. subsp. « normalis », 4, 12 distichum Herb., 378 var. bojeri (Hook.) O. Ktze., 12 CROTALARIA L. subsp. oligophylla (Hook.) O. Ktze., kirkii Bak., 22 12 mucronata Desv., 196 var. hildebrantii O. Ktze., 12 subsp. pimpinella (Hook.) O. Ktze., retusa L., 196 CROTON L. subsp. scabiosifolia (DC.) O. Ktze., 4 insulare Baill., 265 CUCUMIS L., 283 subsp. stanleyi (Hook.) O. Ktze var. hirsuta O. Ktze., 12 anguria L., 284 subsp. trifida (Hook.) O. Ktze., 12 CURCULIGO Gærtn. subsp. villosa, 4 pilosa (Schum. & Thonn.) Engl., 385 CLEMATOPSIS Boj. ex Hutch., 3, 4, 14 CYMBOPOGON Spreng. anethifolia (Hook.) Boj. ex Hutch., 8, 12 bagirmicus Stapf, 151 bojeri (Hook.) J. Rayn., 8, 15 bracteatus (H.B. & K. ex Willd.) Hitchc., var. anethifolia (Hook.) J. Rayn., 9, 11 sqq. chrysargyreus Stapf, 151 var. bojeri, 9, 11 sqq. cyanescens Stapf, 151 var. macrophylla J. Rayn., 9, 10, 11, 13 cymbarius (L.) T. Thomson, 151 var. oligophylla (Hook.) J. Rayn., 9, diplandrus (Hack.) De Wild., 151 11 sqq. eberhardtii A. Camus, 151 var. pseudoscabiosifolia (H. Perr.) J. effusus (Bal.) A. Camus, 151 Rayn., 9, 10, 11, 13 elegans Spreng., 151 chrysocarpa Welw. ex Oliv., 5 exarmatus Stapf, 151 oligophylla (Hook.) Hutch., 12 familiaris (Steud.) De Wild., 151 pimpinellifolia (Hook.) Hutch., 12 filipendulus (Hochst.) Rendle, 151

scabiosifolia (DC.) Hutch., 5, 8

var. angolensis Rendle, 151

foliosus (H.B. & K.) Ræm. & Schult... var. micronux (C.B. Cl.) Kük., 120, 151 123, 127 subsp. sanguinolentus, 117, 126 humboldtii Spreng., 151 kapandensis De Wild., 151 stricticulmis Govind., 103, 120, 123, 126 substramineus Kük., 99, 115, 121, 126 subumbellatus Kük., 383 lecomtei (Franch.) Rendle, 151 lepidus (Nees) Chiov., 151 sulcinux C.B. Cl., 99, 111, 122, unioloides R. Br., 99, 107, 125, 126 nyassæ (Rendle) Pilger, 151 phænix Rendle, 151 pilosovaginatus De Wild., 151 CYRTOSPERMA Griff. pleiarthron (Stapf) Stapf ex Burtt-Davy, senegalense Engl., 331 151 princeps Stapf, 151 reflexus Ræm. & Schult., 151 rufus (Nees) Rendle DACTYLOCTENIUM Willd., 283 var. fulvicomus (Hochst.) Rendle, 151 ægyptium (L.) Pal. Beauv., 282 var. major Rendle, 151 DEPLANCHEA Vieill. schmidianus (A. Camus) A. Camus ex sessilifolia Vieill., 261 Schmid, 151 DETARIUM Juss. setifer (Pilger) Pilger, 151 microcarpum Guill. & Perr., 316 solutus Stapf DIANELLA Lam. fa. trichophyllus Stapf, 151 intermedia Endl., 265 vanderystii De Wild., 151 DICHANTHIUM Willemet, 283 welwitschii Rendle caricosum (L.) A. Camus, 282, 284 var. minor Rendle, 151 DICHAPETALUM Thou. CYNODON L. insigne Engl., 168 dactylon L., 282 DICRÆANTHUS Engl. CYPERUS L. africanus Engl., 339 albomarginatus Mart. & Schrad., 106 DIGITARIA Haller atroglumosus Govind., 96, 103, 119, 126 longiflora (Retz.) Pers., 388 decumbens Govind., 96, 103, 119, 123, DIOSCOREA L., 70 126 bulbifera L., 384 distans L.f., 333 dumetorum (Kunth) Pax, 384 dives Del., 333 DIOSPYROS L. flavidus Retz., 99, 100, 111 elliotii (Hiern) F. White, 384 globosus All., 100, 126 mespiliformis Hochst. ex A. DC., 318 haspan L., 333 DISSOTIS Benth. hyalinus Vahl, 95 irvingiana Hook., 386 latespicatus Böck., 101, 107, 111, 127 DORSTENIA L., 25 latevaginatus Govind., 102, 103, 119, DORYALIS E. Mey. corr. Warb., 174 DOVYALIS E. Mey., 174, 175 abyssinica (A. Rich.) Warb., 179, 180 luridus Govind., 103, 105, 109, 126 macrostachyos Lam. 96, 99, 101, 106. DRACÆNA Vand. ex L. aurea Mann, 218 111, 116, 126 deisteliana Engl., 302 papyrus L., 333 DRIMIOPSIS Lindl. & Paxt. plumbeonuceus Govind., 103, 108, 119, kirkii Bak., 20 maculata Lindl., 20 plurinodosus Govind., 103, 110, 119, volkensii Bak., 20, 21, 22 126 DYBOWSKIA Stapf polystachyos Rottb., 96, 107, 112, 115, dybowskii (Franch.) Dandy, 151 seretti (De Wild.) Stapf, 151 pumilus L., 107, 111, 114, 126 puncticulatus Vahl, 96, 99, 113, 115, 127 pustulatus Vahl, 382 E subgen. Pycreus (Pal. Beauv.) C.B. Cl., ECHINOCHLOA Pal. Beauv., 283 sanguinolentus Vahl, 99, 115 colonum (L.) Link, 282, 284, 334

pyramidalis Hitchc. & Chase, 334 stagnina Pal. Beauv., 334

subsp. cyrtostachys (Miq.) Kern,

118, 123, 126

ECHINOPS L. amplexicaulis Oliv., 318 **EICHORNIA Kunth** crassipes (Mart.) Solms-Laub., 339 ELÆIS Jacq. guineensis Jacq., 293, 294, 296, 297, 308 ELEOCHARIS R. Br. dulcis (Burm. f.) Henschel, 333 sphacelata R. Br., 328, 333 ELYTRARIA Michx. acaulis (L.f.) Lindau, 433, 440, 441 ivorensis Dokosi, 433, 435, 437 sqq. lyrata Vahl, 433, 435 sqq. marginata Vahl, 433, 435 sqq. maritima J.K. Morton, 433, 435, 437 sqq. minor Dokosi, 433 sqq. EMILIA Cass. coccinea (Sims) Sweet, 23 sonchifolia DC., 23 ENHALUS Rich. kœnigii Rich., 335 ENTANDROPHRAGMA C. DC. angolense (Welw.) C. DC., 302 ENYDRA Lour. fluctuans Lour., 332 ERBLICHIA Seeman, 460 antsingyæ (Capuron) Arbo, 459 sqq., 464, 470, 476, 478 sqq. berneriana (Tul.) Arbo, 459 sqq., 464. 469, 470, 475, 478, 480 integrifolia (Claverie) Arbo, 459 sqq., 464, 467, 470, 473, 478, 480, 481 madagascariensis O. Hoffmann, 459 sqq., 464, 470, 472, 477 sqq. odorata Seeman, 459 sqq., 471, 478, 480, 481 var. mollis (Standl. & Steyerm.) L.O. Williams, 466, 467 var. odorata, 466 standleyi Steyerm., 464 xylocarpa (Sprague & Riley) Standl. & Steyerm., 464 var. mollis Standl. & Steyerm., 467 EREMOSPATHA (Mann & Wendl.) Mann & Wendl., 293 cabræ De Wild., 314 cuspidata Mann & Wendl., 314 hookeri Wendl., 314 macrocarpa (Mann & Wendl.) Wendl., tessmanniana Becc., 314 wendlandiana Dammer ex Becc., 314 ERLANGEA Sch. Bip. cordifolia (Benth. ex Oliv.) Moore, 23 ERUCA Mill. sativa Mill., 380 ERYTHRINA L. excelsa Bak., 296

EUGENIA L. nodosa Engl., 430 rariflora Benth., 218
EULOPHIA R. Br. cucullata (Sw.) Steud., 388
EUPHORBIA L., 318 inæquilatera Sond., 384 sanguinea Hochst. & Steud., 384
EURYALE Salisb. ferox Salisb., 338
EVOLVULUS L. convolvuloides (Willd. ex Schult.) Stearn,

### F

FAGARA L. macrophylla Engl., 296 xanthoxyloides Lam., 300, 301 FAGONIA L. indica Burm. f., 390 FICUS L., 25. 316 abutilifolia (Miq.) Miq., 387 capensis Thunb., 300 glumosa Del. var. glaberrima Martelli, 387 FIMBRISTYLIS Vahl dichotoma (L.) Vahl, 382 dipsacea (Rottb.) C.B. Cl., 382 miliacea (L.) Vahl, 382 neocaledonica C.B. Cl., 265 FLACOURTIA Comm. ex L'Hérit., 175 FLACOURTIEÆ Clos, 174 FUIRENA Rottb. leptostachya Oliv., 382 umbellata Rottb., 333

### G

**GAMBEYA** Pierre beguei (Aubrév. & Pellegr.) Aubrév. & Pellegr., 304 boukokoensis Aubrév. & Pellegr., 302, 304 lacourtiana (De Wild.) Aubrév. & Pellegr., 168, 304 GARCINIA L., 302 GARDENIA Ellis, 318 malleifera Hook., 316 ternifolia Schum. & Thonn., 388 GLOSSOSTIGMA Wight & Arn. diandra (L.) O. Ktze., 389 GLYCERIA R. Br. fluitans (L.) R. Br., 334 GNIDIA L. kraussiana Meisn., 389

GOUANIA Jacq.
laxiflora Tul., 485
leguatii J. Guého, 483 sqq.
retinaria auct., 483
GRESLANIA Balansa, 257
GREWIA L.
barteri Burret, 389
mollis Juss., 318
GUIOA Cav.
pectinata Radlk., 265

### H

HAEMANTHUS L. multiflorus Martyn, 378 rupestris Bak., 378 HEDYCARYA J.R. & G. Forst. alternifolia Hemsl., 52 angustifolia A. Cunn., 26, 27, 30, 31 aragoensis J. Jérémie, 28, 36, 47, 48 arborea J.R. & G. Forst., 25 sqq., 30, 33 australasica (Sonder) A. DC., 32 balansæ Perk., 28, 36, 49, 50, 52 baudouinii Baill., 28, 38, 42, 43, 52 bengalensis Roxb. ex F. Muell., 28 caledonica Guillaum., 25 chrysophylla Perk., 28, 36, 39 sqq. comptonii S. Moore, 50 crassifolia Gillespie, 33 cunninghamii Tul., 30 cupulata Baill., 28, 40, 48 sqq. dentata G. Forst., 28 var. australasica Sonder, 32 denticulata (A. Gray) Perk. & Gilg, 33 dorstenioides A. Gray, 26, 27, 35 var. denticulata A. Gray, 33 engleriana S. Moore, 27, 39, 40, 42 erythrocarpa Perk., 25, 52 grandiflora Perk., 38 hirsuta Spreng., 28 macrophylla A. Cunn., 30 microcarpa Perk., 28, 43 sqq. neo-ebudica Guillaum., 33 ovalifolia Guillaum., 38 parvifolia Perk. & Schltr., 26, 27, 37, 38, 40 perkinsiana S. Moore, 40 pseudomorus F. Muell., 30 racemosa Tul., 52 rivularis Guillaum., 26, 27, 34 sqq. saligna S. Moore, 40 scabra A. Gray, 28 sinuato-dentata Perk., 33 solomonensis Hemsl., 52 spectabilis Perk., 38 symplocoides S. Moore, 28, 42, 46, 47

tapeinospermifolia Guillaum., 25 verticillata Guillaum., 25 HEERIA Meissn., 318 HELIOTROPIUM L. angiospermum Murr., 282 HIPPURIS L. vulgaris L., 335 HOTTONIA L., 89 palustris L., 86 sqq. HOUTTUYNIA Thunb. cordata Thunb., 340 HUGONIA L., 491 HUMBOLDTIA Vahl., 318 HYDROCOTYLE L. sibthorpioides Lam., 342 HYDROLEA L. zeylanica Vahl, 335 HYDROPHYLLUM L. appendiculatum Michx., 335 virginicum L., 335 HYGROPHILA R. Br. auriculata (Schumach.) Heine, 330 lævis (Nees) Lindau, 378 HYGRORYZA Nees aristata (Retz.) Nees, 334 HYMENODICTYON Wall., 160, 162, 163, 164, 166 HYPARRHENIA Anders, ex Fourn., 300 altissima Stapf, 151 sect. Apogonia Stapf, 136, 140 sect. Arrhenopogonia W.D. Clayton, 136, 140 bagirmica (Stapf) Stapf, 130, 131, 132, 135, 142, 151 barteri (Hack.) Stapf, 130, 131, 135, 142, bisulcata Chiov., 151 bracteata (H.B. & K. ex Willd.) Stapf, 130, 131, 132, 136, 144, 145, 151 buchananii (Stapf) Stapf ex Stent., 151 chrysargyrea (Stapf) Stapf, 151 confinis (Hochst. ex A. Rich.) Anders. ex Stapf var. confinis, 144 contracta Robyns, 151 cirrulosa Stapf, 151 coriacea Mazade, 147, 149, 151 var. coriacea, 136, 148, 151 var. sericea Mazade, 136, 148, 151 cyanescens (Stapf) Stapf, 130, 131, 132, 135, 144, 151 cymbaria (L.) Stapf, 130, 131, 132, 135, 143, 151 diplandra (Hack.) Stapf, 130, 131, 132, 136, 146, 147 var. major Vanderyst, 151 dybowskii (Franch.) Roberty, 130, 131, 136, 150, 151

eberhardtii (A. Camus) Hitchc., 151 effusa (Bal.) A. Camus, 151 exarmata (Stapf) Stapf, 130, 131, 132, 135, 140, 151 familiaris (Steud.) Stapf, 130, 131, 135, 137, 143 var. pilosa Robyns, 151 filipendula (Hochst.) Stapf, 130, 131, 151 var filipendula, 132, 135, 142, 143 finitima (Hochst.) Anders. ex Stapf, 140 foliosa (H.B. & K.) Fourn., 151 fulvicoma (Hochst.) Anders., 151 gazensis (Rendle) Stapf, 140 gracilescens Stapf, 151 hirta var. brachypoda Chiov., 151 sect. Hyparrhenia, 135 involucrata Stapf var. involucrata, 130, 131, 136, 146, 147 var. breviseta Clayton, 130, 131, 136, 147, 151 lecomtei (Franch.) Stapf var. bisulcata (Chiov.) Robyns, 151 mutica Clayton, 132, 136, 146, 151 newtonii (Hack.) Stapf, 130, 131, 144, 145, 151 var. newtonii, 136, 145 niarensis (Franch.) Clayton, 130, 131, 144, 151 var. niarensis, 132, 136, 144 notolasia Stapf, 151 nyassæ (Rendle) Stapf, 130, 131, 132, KÆMPFERIA L. 134, 136, 142, 151 pachystachya Stapf, 151 parvispiculata Bamps, 151 pilosa Mazade, 135, 137, 138, 139, 141, 151 pœcilotricha (Hack.) Stapf, 130, 131, 132, 135, 137, 152 sect Pogonopodia Stapf, 135, 144 sect. polydistachyophorum (Gren. Godr.) Clayton, 134, 140, 142 quarrei Robyns, 135, 140, 142, 152 rufa (Nees) Stapf var, rufa, 130, 131, 132, 134, 137, 140, 142 var. fulvicoma (Hochst.) Chiov., 152 var. major (Rendle) Stapf, 152 schmidiana A. Camus, 152 smithiana (Hook.f.) Stapf, 138 soluta (Stapf) Stapf, 152 squarrulosa Peter, 152 stolzii Stapf, 152 sect. Strongylopodia Clayton, 134 subplumosa Stapf, 130, 131, 132, 136, 146, 152 takaensis Vanderyst, 152

vanderystii (De Wild.) Vanderyst, 152 vulpina Stapf subsp. longipes A. Camus, 152 welwitschii (Rendle) Stapf, 130, 131, 132 135, 144, 152 HYPHÆNE Gaertn. thebaica (L.) Mart., 293, 306

### I

IMPERATA Cyr. cylindrica (L.) Pal. Beauv., 300, 301 IPOMŒA L. aquatica Forst., 327, 332 IRIS L. pseudacorus L., 336 IRVINGIA Hook.f. gabonensis (Aubry-Lec. ex O'Rorke) Baill., 296 ISOBERLINIA Craib & Stapf doka Craib & Stapf, 318

### J

JUNIPERUS L., 370 JUSSIÆA L. perennis (L.) Brenan, 387

### K

æthiopica (Schweinf.) Solms-Laub., 390 KIBAROPSIS Vieillard ex J. Jérémie, 25 KIGELIA DC. africana (Lam.) Benth., 318 KLAINEASTRUM Pierre ex A. Chev., 228 gabonense Pierre ex A. Chev., 232 umbellata Rottb., 383 KYLLINGA Rottb. debilis C.B. Cl., 382

# L

LANNEA A. Rich., 14, 318 LASIA Lour. spinosa (L.) Thw., 331 LASIOSIPHON Fresen. kraussianum (Meisn.) Burtt-Davy, 389 LECOMTEDOXA Dubard, 304 LEPIDAGATHIS Willd. anobrya Nees, 196 LEPTOCHLOA Pal. Beauv. capillacea Pal. Beauv., 334

LEUCÆNA Benth., 345, 346, 348 canescens, 349 forsteri Benth., 360 insularum (Guill.) Dän. var. guamensis Fosb. & Stone, 362 var. insularum, 360 LEUCAS R. Br. martinicensis (Jacq.) Ait. f., 20 sqq. LIMNOCHARIS H. & B. flava (L.) Buchenau, 336 LIMNOPHILA R. Br. fluviatilis A. Chev., 389 LIMNOPHYTON Miq. obtusifolium (L.) Miq., 330 LONCHOCARPUS Kunth sericeus (Poir.) H.B. & K., 384 LOPHIRA Banks ex Gærtn., 14 LOUDETIOPSIS Conert ambiens (K. Schum.) Conert, 301 LUDWIGIA L. perennis L., 387 repens Sw., 339 LYCOPUS L. asper Greene, 336 lucidus Turcz., 336 virginicus L., 336 LYTHRUM L. salicaria L., 336

#### M

MACAGLIA A. Rich. ex Vahl tuberculata Vahl, 208 MACOUBEA Aubl., 267, 270 guianensis Aubl., 268, 269, 273 sprucei (Muell. Arg.) Markgr., 273 var. pauciflora (Spruce ex Muell. Arg.) Monach., 276 witotorum Schult., 276 MACOUBEÆ Boiteau & Sastre, 272, 274 MACOUBEINÆ Pich., 267, 268, 276 MACROPODIELLA Engl. heteromorpha (Baill.) C. Cusset, 339 MARATHRUM H. & B. fœniculaceum H. & B., 339 MARISCUS Vahl alternifolius Vahl, 383 cylindristachyus Steud., 383 sumatrensis (Retz.) J. Rayn., 383 umbellatus (Rottb.) Vahl, 383 umbellatus auct., 383 MARSILEA L. crenulata Desv., 337 drummondii A. Br., 337 MATHURINA Balf. f., 459, 460, 463 MAXWELLIA Baill. lepidota Baill., 261

MELANTHERA Rohr. rhombifolia Hoffm. & Mischl., 380 MEMECYLEÆ, 221, 222 MEMECYLON L., 221, 222 acutifolium De Wild., 229 adami Jac.-Fél., 431 æguidianum Jac.-Fél., 429, 430 sect. Afzeliana Jac.-Fél., 59, 64, 67, 78, 79, 80, 225, 409, 414, 424, 426 afzelii G. Don, 61, 63, 418, 426, 428 var. afzelii, 432 var. amœnum Jac.-Fél., 426, 427 var. mamfeanum Jac.-Fél., 428 var. pedunculatum Jac.-Fél., 428 aggregatum A. & R. Fern., 234 amaniense (Gilg) A. & R. Fern., 229 amshoffæ Jac.-Fél., 410, 411 angolense Exell, 234 anomalum H. Perr., 229 applanatum Bak.f., 410 arcuato-marginatum Gilg ex Engl., var. arcuato-marginatum, 430 var. simulans Jac.-Fél., 61, 74, 77, 81, 430 aylmeri Hutch. & Dalz., 61, 414, 432 barteri Hook.f., 61, 63, 75, 81, 226 bebaiense Gilg ex Engl., 61, 71, 76, 81, 229 bequaertii De Wild., 230 sect. Biovulata Jac.-Fél., 59, 64, 67, 68 blakeoides G. Don, 61, 63, 71, 72, 75, 77, 81, 225 boonei De Wild., 232 boukokoense Jac.-Fél. (ined.), 61 breteleranum Jac.-Fél., 420, 421 calophyllum Gilg, 71, 81, 430, 431 candidum Gilg, 61, 426, 428, 431 capitellatum L., 65, 72, 81, 221, 225 cauliflorum H. Perr., 228 cinnamomoides G. Don, 61, 71, 73, 75, 76, 81, 230 cinnamomoides auct., 230 claessensii De Wild., 418 clausiflorum Naud., 81 cæruleo-violaceum Gilg ex Engl., 234 cæruleum (Guill. & Perr.) Hook.f., 225 collinum Jac.-Fél., 420, 423 confusum auct., 228 congolensis A. & R. Fern., 230 cumingianum Presl., 70, 81 cyaneum De Wild., 231 danguyanum H. Perr., 228 dasyanthum Gilg & Lederm. ex Engl., 61, 420, 422 deminutum Brenan, 61 dinklagei Gilg ex Engl., 81, 226 donianum Planch. ex Benth., 81, 410 donianum auct., 416

engleranum Cognx., 61 var. occidentale Jac.-Fél., 431, 432 erubescens Gilg, 230 farronianum Jac.-Fél. (ined.), 61 fasciculare (Planch. ex Benth.) Naud., 61, 76, 80, 81, 230 fernandianum Gilg ex Engl., 232 flavovirens Bak., 61 fleuryi Jac.-Fél., 226 fosteri Hutch. & Dalz., 61, 231 gabonense (Pierre ex A. Chev.) Gilg. ex Engl., 232 germainii A. & R. Fern., 61, 70, 72, 73, 74, 81 gilgianum Exell, 231 gilletii De Wild., 231 golaense Bak.f., 61, 231 guineense Keay, 61, 73, 81, 235 heinsenii Gilg, 230 heterophyllum Gilg, 231 heterophyllum auct., 234 heudelotii Naud., 231 huillense A. & R. Fern., 420, 422 jasminoides Gilg, 61, 231 klaineanum Jac.-Fél., 422, 425 lateriflorum (G. Don) Bremek., 61, 71 74, 77, 79, 81, 223, 224, 409, 410, 412, 414, 416 laurentii De Wild., 61 leucocarpum Gilg, 232 liberiæ Gilg ex Engl., 22, 424, 427 longicauda Gilg, 232 lutescens Naud., 228 macranthum Jac.-Fél. (ined.), 61, 71, 76, macrodendron Gilg ex Engl., 61, 416 majungense H. Perr., 234 mannii Hook.f., 226 meeusei H. Perr., 228 meiklei Keay, 61, 235 melastomoides Naud., 228 membranifolium Hook.f., 61, 232 memecyloides (Benth.) Exell, 61, 71, 73, 75, 76, 78, 81, 232 memoratum Jac.-Fél., 416, 417 millenii Gilg, 226 sect. Mouririoidea Jac.-Fél., 59, 64, 67, 78, 225, 409 mouririoides Jac.-Fél., 412, 413 myrianthum Gilg, 61, 418, 420, 422 myrtilloides Markgr., 61, 72, 73, 81 nanum A. Chev., 232 ngouniense Jac.-Fél. (ined.), 61 nigrescens Engl., 431 nitidulum Cogn., 226 nodosum (Engl.) Gilg. ex Engl., 428, 430

normandii Jac.-Fél., 61, 416, 418 obanense Bak.f., 431 occultum Jac.-Fél., 412, 413 ogowense A, Chev., 226 oligoneuron Bl., 65, 66 oubangianum Jac.-Fél., 416, 418, 419 peculiare H. Perr., 232 sect. Polyanthema Engl., 59, 64, 67, 78, 225, 409, 414 polyanthemos Hook.f., 61, 71, 81, 414, 416, 418, 426 pterocarpum H. Perr., 224 pulcherrimum Gilg, 61, 232 purpureo-cæruleum Gilg, 226 pynaertii De Wild., 226 ramosum Jac.-Fél., 61, 412, 413 revgaertii De Wild., 61, 234 roboreum Naud., 228 sansibaricum Taub., 234 sapinii De Wild., 61, 234 schliebenii Markgr., 234 sessile A. Chev., 235 sessilicarpum A. & R. Fern., 234 simii Stapf, 410 sitanum Jac.-Fél., 422, 425 spathandra Bl., 226 sect. Spathandra (Guill. & Perr.) Cogn., 59, 64, 67, 78 sect Strychnoidea Engl., 59, 64, 65, 67, 72, 78 strychnoides auct., 231 strychnoides Bak., 226 superbum A. & R. Fern., 235 tessmanii Gilg ex Engl., 226 trinerve DC., 235 uniflorum Exell, 229 viguieranum H. Perr., 228 virescens Hook. f., 61 viride Hutch. & Dalz., 414, 415, 431 vogelii Naud., 232 vogelii auct., 81 walikalense A. & R. Fern., 235 wilwerthii De Wild., 231 yangambense A. & R. Fern., 235 zenkeri Gilg, 61, 71, 79, 81 MENTHA L., 336 MENYANTHES L. trifoliata L., 337 MIMOSA L. glandulosa Soland. ex Forst., 360 MIMULUS L. luteus L., 340 MOCQUERYSIA Hua, 178 MOLONGUM Pich., 268, 276 MONIMIOPSIS Vieill. ex Perk. rivularis Vieill. ex Perk., 34 MONOCHORIA Presl vaginalis Presl, 340

MONOCYMBIUM Stapf ceresiforme (Nees) Stapf, 143 MONOTES A. DC. kerstingii Gilg, 318 MONTIA L. fontana L., 340 MONTRICHARDIA Crueg. arborescens (L.) Schott, 331 MOORIA Montr. canescens Brongn. & Gris, 265 MORELIA A. Rich. senegalensis A. Rich. ex DC., 388 MOURERA Aubl. fluviatilis Aubl., 339 MOURIRI Aubl., 64, 69, 78 MURDANNIA Royle simplex (Vahl) Brenan, 381 MUSANGA C. Sm. ex R. Br. cecropioides R. Br., 296, 297 MUSSÆNDA L. erythrophylla Schum. & Thonn., 318 MYOPORUM Banks & Soland. ex Forst.f., 237 MYRIANTHUS Pal. Beauv. arboreus Pal. Beauv., 296 MYRIOPYLLUM L., 85, 89, 91, 92 aquaticum (Vell.) Verdc., 86, 87, 335.

#### N

NAJAS L., 283 guadalupensis (Spreng.) Magnus, 284, major All., 337 NAUCLEA L. latifolia Sm., 316 NELUMBIUM Juss., 327 NELUMBO L. nucifera Gærtn., 337 pentapetala (Walt.) Fern., 338 **NEOBEGUEA** Leroy mahafaliensis Leroy, 162 NEOCOUMA Pierre, 268, 272 NEPTUNIA Lour., 283 oleracea Lour., 337 plena (L.) Benth., 284, 286 NERAUDIA Gaudich., 218 NEWTONIA Baill. buchananii (Bak.) Gilbert & Boutique, NUCULARIA Battand. perrinii Battand., 380 NUPHAR Sibth. & Sm. advena Ait., 338 luteum Sm., 338 polysepala Engelm., 338 NYMPHÆA L., 327 alba L., 338

capensis Thunb., 338 cœrulea Sw., 338 gigantea Hook., 338 lotus L., 338 stellata Willd., 338 tetragona Georgi, 338 NYMPHOIDES Seguier brevipedicellata (Vatke) A. Rayn., 337 crenata F. Muell., 337 cristata (Roxb.) O. Ktze., 337 forbesiana (Griseb.) O. Ktze., 337 indica (L.) O. Ktze., 337 subsp. occidentalis A. Rayn., 386 peltata (L.) O. Ktze., 337 rautaneni (N.E. Br.) A. Rayn., 337 NYPA Steck. fruticans Wurmb., 294, 297

# O

OCHROSIA Juss. compta K. Schum., 199, 200, 201, 219 forbesii St. John, 200, 202, 219 haleakalæ St. John, 200, 203, 204, 219 hamakuaensis St. John, 200, 205, 206, holei St. John, 200, 207, 208, 219 kauaiensis St. John, 200, 209, 212, 219 kilaueaensis St. John, 200, 211, 214, 219 konaensis St. John, 200, 213, 216, 219 kondoi St. John, 200, 215, 216, 219 lamoureuxii St. John, 200, 217, 219 microcalyx St. John, 200, 218, 219 sandwicensis A. DC., 199, 200, 208, 210 sandwicensis auct., 200, 208, 210 tuberculata auct., 208 ODINA Roxb., 318 CENANTHE L. javanica DC., 342 OFTIA Adans., 237, 238, 241 africana (L.) Bocq., 239 revoluta Bocq., 239 OLEA L. hochstetteri Bak., 302 OMPHALOCARPUM Pal. Beauv. procerum Pal. Beauv., 304 ONCOBA Forsk. spinosa Forsk., 316 ONCOCALAMUS (Mann & Wendl.) Hook.f. acanthocnemis Drude, 314 mannii Wendl., 314 phæobalanus Burret, 314 wrightianus Hutch., 314 ORONTIUM L. aquaticum L., 331 ORYZA L. barthii A. Chev., 334

glaberrima Steud., 334
longistaminata A. Chev. & Roehr., 334
sativa L., 334
stapfii Roshev., 334
OSTRYODERRIS Dunn
stuhlmannii (Taub.) Dunn ex Harms, 385
OTTELIA Pers.
alismoides Pers., 335
ulvifolia (Planch.) Walp., 335
OXYSTIGMA Harms
mannii (Baill.) Harms, 311
OXYTENANTHERA Munro
abyssinica (A. Rich.) Munro, 318

#### P

PACHYSTELA Pierre ex Radlk. msolo Engl., 302, 304 PALMERIA F. Muell., 52 PANDANUS L.f., 318 PANDIAKA (Mog.) Hook.f. heudelotii (Moq.) Hook., 196 PANICUM L. numæense Balansa, 262 uncinulatum R. Br., 262 PARACORYNANTHE Capuron, 160, 163 antakarana Capuron ex Leroy, 160, 164, uropetala Capuron, 159, 161, 162, 164 PARAHANCORNIA Ducke, 272 PARINARI Aubl. curatellifolia Planch. ex Benth., 381 PARKIA R. Br., 316 africana R. Br., 318 PAROPSIA Nor. ex Thou., 174, 175 integrifolia Claverie, 460, 467 PAROPSIEÆ Harms, 167, 168, 175 PASPALUM L. laxum Lam., 284 PAULOWNIA Sieb. & Zucc., 89 sqq. tomentosa Baill., 86, 87 PAUSINYSTALIA Pierre, 160, 163, 166 PAVETTA L. lateriflora G. Don. 410 PELTANDRA Rafin. virginica (L.) Kunth, 331 PENNISETUM Rich. pedicellatum Trin., 196 PENTATROPIS R. Br. spiralis (Forsk.) Decne., 379 PENTODON Hochst. pentandrus (Schum. & Thonn.) Vatke, 340 PHŒNIX L. dactylifera L., 294 reclinata Jacq., 300, 302 sqq., 305, 318 spinosa Schum. & Thonn., 302 PHOLIDIA R. Br., 237

PHRAGMITES Adans. australis (Cav.) Trin. ex Steud., 334 PHYLA Lour. nodiflora (L.) Greene, 282 PHYSALIS L. angulata L., 282, 284 PILIOSTIGMA Hochst. thonningii (Schum.) Miln.-Redh., 380 PINUS L. attenuata Lemm., 405 banksiana Lamb., 405 subsect. Cembroides Engelm., 365, 366 cembroides Zucc., 365, 366, 367, 370, 372 var. bicolor Little, 370, 371 var. cembroides, 370 var. remota Little, 370 coulteri D. Don, 405 culminicola Andresen & Beaman, 365, 366, 370, 371, 372 edulis Engelm., 365, 366, 370, 371, 372 halepensis Mill., 395, 405 johanis M.-F. Robert, 365 sqq. juarezensis Nanner, 365 lemoniana Benth., 393, 406 massoniana Lamb., 405, 406 maximartinezii Rzedowski, 365, 366 monophylla Torr. & Frem., 365, 366, 370, 372 muricata D. Don, 393, 394, 405 nelsonii Shaw, 365, 366 nigra Arnold, 405 palustris Mill., 394, 405 patula Schltr. & Cham., 405 pinasrer Ait., 393, 395, 399, 405, 406 subsp. atlantica H. de Villar, 398 pinceana Gordon, 365, 366 pinea L., 405, 406 quadrifolia Parl., 365, 366, 370, 371, 372 radiata D. Don, 404, 405 serotina Michx., 394, 405 silvestris L., 405 sinensis Lamb., 406 torreyana Parry ex Carr., 405 uncinata Mill. ex Mirb., 405 PIPER L. guineense Schum. & Thonn., 310 PIPTADENIA Benth., 345, 346, 348 colubrina Benth., 349 novo-gineensis Warb., 349, 354, 357 PIPTADENIASTRUM Brenan africanum (Hook.f.) Brenan, 296 PIRIQUETA Aubl. antsingyæ Capuron, 460, 476 berneriana Tul., 459, 469 capensis Urb., 459, 460 sect. Erblichia (Seeman) Urb., 460, 463 sect. Eupiriqueta Urb., 460

integrifolia (Claverie) Capuron, 467 madagascariensis (O. Hoffmann) Urb., mandrarensis Humbert, 460, 467 odorata (Seeman) Urb., 464 xylocarpa Sprague & Riley, 464 PISTIA L. stratiotes L., 332 PITTOSPORUM Banks ex Soland. suberosum Panch., 265 PLECTRONIA L. odorata F. Muell., 265 PLUMERIA L. rubra L., 379 PODOCARPUS L'Hérit. ex Pers. milanjianus Rendle, 304 PODOCOCCUS Mann & Wendl. barteri Mann & Wendl., 293, 305, 306, 307 POGOGYNE Benth. parviflora Benth., 336 POLYGONUM L. bistorta L., 339 pulchrum Bl., 339 salicifolium Brouss. ex Willd., 339 senegalense Meisn., 339 PONTEDERIA L. cordata Lour., 340 POTAMOGETON L. crispus L., 340 natans L., 340 PROSOPIS L., 316, 345, 346 insularum (Guill.) Bret., 349 subsp. insularum, 360 subsp. novoguineensis (Warb.) Bret. 357 juliflora (Sw.) DC., 349 PSEUDECHINOLÆNA Stapf, 264 PSEUDOCEDRELA Harms kotschyi (Schweinf.) Harms, 386 PSEUDOSPONDIAS Engl., 491 PSILOXYLON Thou. ex Tul., 176 PSYCHOTRIA L. swynnertonii Bremek., 21, 23 vogeliana Benth., 23 PTEROCARPUS Jacq. santalinoides L'Hér. ex DC., 385 PTERYGOTA Schott & Endl. mildbrædii Engl., 302 PYCNANTHUS Warb. angolensis (Welw.) Warb., 291, 319 PYCREUS Pal. Beauv. flavidus (Retz.) Koy., 100 globosus Reichenb., 100 hyalinus Vahl, 95 latespicatus (Böck.) C.B. Cl., 101 macrostachyos (Lam.) J. Rayn., 106 polystachyos (Rottb.) Pal. Beauv., 112

pumilus (N.) Nees, 114 puncticulatus (Vahl) Nees, 113 sanguinolentus (Vahl) Nees, 117 stramineus (Nees) C.B. Cl., 121 sulcinux (C.B. Cl.) C.B. Cl., 122 unioloides (R. Br.) Nees, 125

# Q

QUERCUS L. intricata Trelease, 370

### R

RANOPISOA Leroy, 237, 238, 241 rakotosonii (Capuron) Leroy, 239, 240 RAPHIA Pal. Beauv. aulacolepis Burret, 308, 312, 323, 324 diasticha Burret, 310 dolichocarpa Burret, 312, 323, 323 farinifera (Gærtn.) Hyl., 293, 304, 308, 309, 310, 312, 319, 320, 321, 324 gentiliana De Wild., 312 hookeri Mann & Wendl., 293, 310, 312, 313 laurentii De Willd., 312, 324 longiflora Mann & Wendl., 310 matombe De Wild., 312 monbuttorum Drude, 170, 293, 308, 312, 313, 316, 319 sqq. mortehani De Wild., 312 palma-pinus (Gærtn.) Hutch., 293, 310, 311 pycnosticha Burret, 312, 319, 322, 323 regalis Becc., 293, 308, 315 ruffia (Jacq.) Mart., 308, 312, 324 sankuruensis De Wild., 312 sese De Wild., 312 sudanica A. Chev., 306, 319 vinifera Pal. Beauv., 293, 308 sqq., 311, 318, 320 RAUVOLFIA L., 443 sandwicensis A. DC., 199 semperflorens (Muell. Arg.) Schltr. var. viridis (Muell. Arg.) Boiteau, 448 RHIGOSPIRA Miers, 268, 272, 276 quadrangularis (Muell. Arg.) Miers, 268, 271 RHIZOPHORA L. racemosa G.F.W. Mey., 294, 310, 311 RHODODENDRON L. sect. Vireya (Bl.) Copel.f., 55 subsect. Solenovireya Copel.f., 55 roseiflorum P.F. Stevens, 55, 56 ruttenii J.J. Smith, 55 RHŒO Hance spathaca (Sw.) Stern, 381

RHUS L. SCLEROCARYA Hochst. trilobata Nutt., 370 birrea (A. Rich.) Hochst., 316 RICINODENDRON Muell. Arg. SCLEROSPERMA Mann & Wendl. heudelotii (Baill.) Pierre ex Pax, 296 mannii Wendl., 293, 306, 307 SCOPARIA L. RORIPPA Scop. microphylla (Bænn.) Hyl., 333 dulcis L., 22 SENECIO L. nasturtium-aquaticum (L.) Hayek., 333 ROTHMANNIA Thunb. abyssinicus Sch. Bip., 23 discifolius Oliv., 23 whitfieldii (Lindl.) Dandy, 316 ROYSTONEA O.F. Cook. perrottetii DC., 380 regia O.F. Cook, 294 SESUVIUM L. RUELLIA L. portulacastrum L., 284 tuberosa L., 282 SETARIA Pal. Beauv. RUPPIA L., 283 austrocaledonica (Bal.) A. Camus, 257, maritima L., 284, 288 259, 260, 262, 265 jaffrei P. Morat, 257 sqq. SIDA L. S alba L., 196 SIDEROXYLON L., 218 SABAL Adans., 294 saxorum Lecomte, 162 SACCHARUM L. SIUM L. spontaneum L., 334 cicutifolia Schrank., 342 SONCHUS L. SACCIOLEPIS Nash interrupta Stapf, 334 asper Vill., 23 SAGITTARIA L. SORGHUM Moench. latifolia Willd., 330 barteri (Hack.) O. Ktze., 152 sagittifolia L., 330 bracteatum (H.B. & K. ex Willd.) SALACIA L. O. Ktze., 152 zenkeri Loes., 170 cymbarium (L.) O. Ktze., 152 SAMOLUS L. diplandrum (Hack.) O. Ktze., 152 valerandii L., 340 familiare (Steud.) O. Ktze., 152 SARCOCEPHALUS Afzel, ex R. Br., 316 filipendulum (Hochst.) O. Ktze., 152 SCADOXUS Rafin. lepidum (Nees) O. Ktze., 152 multiflorus (Martyn) Raf., 378 newtonii (Hack.) O. Ktze., 152 SCHEFFLERA J.R. & G. Forst. pæcilotrichum (Hack.) O. Ktze., 152 rufum (Nees) O. Ktze., 152 abyssinica (Hochst. ex A. Rich.) Harms, 302 SPARGANIUM L. SCHIZACHYRIUM Nees euryocarpum Engl., 341 exile Stapf, 196 SPATHANDRA Guill. & Perr., 221, 222 SCHLEINITZIA Warb. ex Guinet barteri (Hook.f.) Jac.-Fél., 224 fosbergii Nevling & Niezgoda, 346 sqq. sect. Biovulata Jac.-Fél., 225 insularum (Guill.) Buckart, 345 sqq. blakeoides (G. Don) Jac.-Fél., 223, 224, microphylla Warb., 346, 347 225, 227 novo-guineensis (Warb.) Verdc., 345 var. fleuryi (Jac.-Fél.) Jac.-Fél., 226 cærula Guill. & Perr., 72 var. pubescens Verdc., 357 danguyana (H. Perr.) Jac.:Fél., 227, 228 SCHŒNOPLECTUS (Reichb.) Palla fascicularis Planch. ex Benth., 230 erectus (Poir.) Palla ex J. Rayn., 383 lutescens (Naud.) Jac.-Fél., 228 melastomoides (Naud.) Jac.-Fél., 228 grossus (L.f.) Palla, 333 memecyloides Benth., 232 juncoides (Roxb.) Krecz., 383 quinquangularis Vahl, 382 lacustris Palla, 333 roborea (Naud.) Jac.-Fél., 228 oxyjulos (Hooper) J. Rayn., 383 SCIRPUS L. sect. Spathandra, 225 SPHENOCLEA Gærtn. erectus Poir., 383 miliaceus L., 382 zeylanica Gærtn., 341 nevadensis S. Wats., 333 SPONDIAS L. oxyjulos Hooper, 383 dulcis Forst., 487 sqq. mombin L., 487 sqq. uninodis (Del.) Boiss., 383

purpurea L., 487 sqq. radkoferi J. Donn. Smith, 487 sqq. STACHYTARPHETA Vahl jamaicensis (L.) Vahl, 282 STAPFIELLA Gilg, 459, 463 STERCULIA L. setigera Del., 318 tomentosa Guill. & Perr., 318 STREPTOPETALUM Hochst., 460 STRYCHNOS L. densiflora Baill., 170 innocua Del., 316 STYLOSANTHES Sw. mucronata Willd., 196 SWARTZIA Schreb. madagascariensis Desv., 316 SYZYGIUM Gærtn. guineense (Willd.) DC., 387

### T

TABERNÆMONTANA L., 272 TABERNÆMONTANEÆ A. DC., 273, 274 TAMARINDUS L., 316 indica L., 318 TENAGOCHARIS Hochst. latifolia (D. Don) Buchenau, 336 TEPHROSIA Pers. bracteolata Guill. & Perr., 196 linearis (Willd.) Pers., 22 TERMINALIA L. glaucescens Planch, ex Benth., 296, 304 macroptera Guill. & Perr., 381 superba Engl. & Diels, 304 THELETHYLAX minutiflora (Tul.) C. Cusset, 339 THEMEDA Forsk. effusa Bal., 152 foliosa (H.B. & K.) Bal., 152 THESPESIA Soland. ex Corrêa danis Oliv., 20 sqq. TRACHYPOGON Nees rufus Nees, 152 TRAPA L., 327 natans L. var. bicornis (L.f.) Makino. 341 var. bispinosa (Roxb.) Makino, 341 TRICHOSTEPHANEÆ Gilg, 168, 175 TRICHOSTEPHANUS Gilg acuminatus Gilg, 167 sqq. TRIDESMOSTEMON Engl. omphalocarpoides Engl., 302, 304 TRIGLOCHIN L. procera R. Br., 336 TRILEPISIUM Thou. madagascariense Thou., 302

TRIPLOCHITON K. Schum. scleroxylon, 304 TRISTANIA R. Br. callobuxus Brongn., 261 TURNERA L. berneriana Tul., 469 hildebrandti Baill. ex H. Perr., 474 madagascariensis (O. Hoffmann) Baill., 474 ulmifolia L., 462 TYPHA L. angustifolia L., 341 australis Schum. & Thonn., 341 elephantina Roxb., 341 latifolia L., 341 TYPHONODORUM Schott lindleyanum Schott, 332

# U

UAPACA Baill.
paludosa Aubrév. & Leandri, 170
URGINEA Steinh.
ensifolia (Thonn.) Hepper, 378
UTRICULARIA L.
gibba L., 386

#### V

VALLISNERIA L. spiralis L., 335
VANGUERIA Comm. ex Juss., 316
VATICA L., 318
VERNONIA Schreb.
æmulans Vatke, 23, 375, 376
cinerea (L.) Nees, 23
VERONICA L.
anagallis-aquatica L., 340
beccabunga L., 340
VICTORIA Schomb.
amazonica (Pöpp.) Sowerby, 338
VITELLARIA Gærtn.f.
paradoxa Gærtn. f., 318
VITEX L., 316, 318
chrysocarpa Planch. ex Benth., 389

#### W

WALTHERIA L. indica L., 22, 196
WARNECKEA Gilg, 221, 222
acutifolia (De Wild.) Jac.-Fél., 229
amaniensis Gilg, 229
anomala (H. Perr.) Jac.-Fél., 229
bebaiensis (Gilg ex Engl.) Jac.-Fél., 229
bequaertii (De Wild) Jac.-Fél., 230

cinnamomoides (G. Don) Jac.-Fél., 224, 230, 231 erubescens (Gilg) Jac.-Fél., 230 fascicularis (Planch. ex Benth.) Jac.-Fél., fosteri (Hutch. & Dalz.) Jac.-Fél., 231 gillettii (De Wild.) Jac.-Fél., 231 golaensis (Bak.) Jac.-Fél., 231 guineensis (Keay) Jac.-Fél., 223, 224, 233, 235 jasminoides (Gilg) Jac.-Fél., 231 membranifolia (Hook.f.) Jac.-Fél., 232 memecyloides (Benth.) Jac.-Fél., 232 peculiaris (H. Perr.) Jac.-Fél., 232 pulcherrima (Gilg) Jac.-Fél., 232 reygaertii (De Wild.) Jac.-Fél., 234 sansibarica (Taub.) Jac.-Fél., 224, 229, 233, 234 sapinii (De Wild.) Jac.-Fél., 234 schliebenii (Markgr.) Jac.-Fél., 234 sessilicarpa (A. & R. Fern.) Jac.-Fél., superba (A. & R. Fern.) Jac.-Fél., 235 trinervis (DC.) Jac.-Fél., 235 walikalensis (A. & R. Fern.) Jac.-Fél., yangambensis (A. & R. Fern.) Jac.-Fél., 235 WICKSTRŒMIA Reichb. viridiflora Meiss., 265 WOLFFIA Horkel ex Schleid. arrhiza (L.) Horkel ex Wimm., 336

WOLFFIELA (Hegelm.) Hegelm. welwitschii (Hegelm.) Monod, 385 WOLFFIOPSIS Hartog & Plas welwitschii (Hegelm.) Hartog & Plas, 385 WORMSKIOLDIA Thonn., 460

## X

XERODERRIS Roberty stuhlmannii (Taub.) Mendonça & Sousa, 385 XIMENIA L. americana L., 316 XYLIA Benth. hoffmannii Drake, 349 XYLOCARPUS Kæn. granatum Kæn., 22

# $\mathbf{Z}$

ZANTHOXYLUM L.
novæzeelandiæ A. Rich., 28
ZIZANIA Gronov. ex L.
aquatica L., 335
latifolia (Griseb.) Stapf, 335
ZIZIPHUS Mill.
mucronata Willd., 318
baclei DC., 318
ZOSTERA L.
marina L., 342

La table alphabétique des unités taxonomiques étudiées dans le volume 18 a été établie par J.-J. FLORET.

ACHEVÉ D'IMPRIMER LE 30 AVRIL 1979 SUR LES PRESSES DE FD EN SON IMPRIMERIE ALENÇONNAISE - 61002 ALENÇON

### INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

ADANSONIA publie des articles en français ou en anglais, et seulement à titre exceptionnel dans d'autres langues. Des résumés à la fois explicites et concis en anglais et en français sont exigés.

Manuscrits. — Les manuscrits doivent être dactylographiés en double interligne sur format 21 × 29,7 cm, et se conformer aussi strictement que possible à la présentation de la revue, ceci tout particulièrement en ce qui concerne les têtes d'articles (titre, résumés, adresse), les citations bibliographiques dans le texte et en fin d'article, les listes de synonymes, les clés. La présentation de ces informations obéit à des règles rédactionnelles strictes, et des instructions détaillées en français ou en anglais seront remises sur demande aux auteurs.

La nomenclature utilisée devra respecter les règles du Code International de Nomenclature Botanique. La citation des auteurs doit être complète et non abrégée. Une liste alphabétique de tous les taxons cités, avec leurs auteurs, devra être annexée à chaque manuscrit, ceci afin de faciliter

la compilation des tables annuelles d'ADANSONIA.

La liste bibliographique en fin d'article doit être alphabétique par noms d'auteurs, et chronologique pour les travaux d'un même auteur. Les références doivent y être complètes (auteur(s), date, titre de l'article, ouvrage ou revue, volume, pages).

Dans le texte, seuls doivent être soulignés d'un trait:

- 1. Les noms scientifiques latins (épithètes spécifiques sans capitales).
- 2. Les noms vernaculaires (sans capitale).
- 3. Les mots ou groupes de mots que l'auteur désire faire ressortir en italiques.

Ne rien souligner d'autre (noms de personnes, titre, sous-titre, etc.).

Citation de spécimens. — Il est demandé aux auteurs d'éviter les longues listes de spécimens étudiés et de se borner à citer quelques récoltes représentatives du taxon et de sa répartition.

Les indications variées provenant des étiquettes de récolte ne seront plus citées in extenso, mais devront être synthétisées sous forme de brèves notes phénologiques, écologiques, etc.

Il est conseillé aux auteurs :

- 1. de réserver les citations exhaustives des spécimens aux Flores en cours de publication quand cela est possible,
- 2. ou, à défaut, de déposer ces listes exhaustives dans les bibliothèques des instituts botaniques où elles pourront être consultées ou copiées à l'usage des spécialistes concernés;
- 3. de remplacer les listes de spécimens par des cartes de répartition, beaucoup plus démonstratives.

Illustrations. — Le format maximum des illustrations publiées est 115 × 165 mm. Les dimensions des originaux (tant dessins au trait que photographies) devront être 1,5 à 2 fois celles des illustrations imprimées. Les échelles éventuelles du *dessin original* seront indiquées en marge de celui-ci, en plus des échelles après réduction mentionnées dans la légende destinée à l'impression.

Les photographies seront tirées sur papier blanc brillant, et devront offrir une netteté et un

contraste convenables. La revue ne publie normalement pas d'illustrations en couleurs.

Les figures constituant les éléments d'une même planche doivent être numérotées en chiffres arabes.

Correspondance. — Voir en page 2 de couverture l'adresse postale. Les manuscrits non conformes aux prescriptions ci-dessus seront retournés pour modification. Les épreuves sont envoyées une fois; étant donné les délais postaux parfois considérables il est demandé aux auteurs de procéder aux corrections sans retard, ceci dans leur propre intérêt.

